# Laopinion de murcia

www.laopiniondemurcia.es Este diario utiliza papel reciclado al 80,5%

# Las cachimbas viven un nuevo auge pese a ser más dañinas que el tabaco

Casi la mitad de los estudiantes ha fumado en estos dispositivos, por los que llega nueve veces más monóxido de carbono que con un cigarro

PÁGINAS 4 Y 5

### PLAN DE REGENERACIÓN

# Sánchez plantea un registro de medios y una comisión antibulos

Moncloa se da tres años para aplicar las treinta medidas aprobadas ayer en Consejo de Ministros



## **ROBE INIESTA**

Músico

«Hay que vivir el presente; estar alerta y vivir la vida sin hablar del pasado ni del futuro»

El sábado actúa en Murcia con la gira 'Ni santos ni inocentes'

PÁGINAS 38 Y 39









DOS VECES BREVE PEDRO DE SILVA

## **Americanos**

No hay razón para que una trilogía tenga un solo autor, ni una intención artística o argumental común. Basta con que bajo los tres productos haya una conexión, una coherencia, un bastidor. Para los europeos, que nos limitamos a intentar copiar sus modos, sus prácticas, su aparato escénico, el espíritu norteamericano ha sido siempre enigmático. Sin embargo, aunque lo sea en el núcleo íntimo de la conciencia, resulta muy visible en la imagen especular de Hollywood, a la que llegan los reflejos de aquella. Hay tres filmes que dan cuenta bien de ella: American Beauty (Sam Mendes, 1999), American Psycho (Mary Harron, 2000) y American Gangster (Ridley Scott, 2007). Las tres exploran modos distintos de relacionarse su alma colectiva con las capas profundas de la conciencia, en las que vive disuelta la violencia, como el mercurio en las aguas de los océanos (Atlántico y Pacífico en este caso).



LA VIDA EN UN POST-IT

PACO LÓPEZ MENGUAL

# El diccionario de María Moliner

Somos decenas de miles los que utilizamos a diario el diccionario de María Moliner; una herramienta muy útil creada por una mujer que tuvo mucha relación con nuestra Región. María Moliner fue la primera profesora que tuvo la Universidad de Murcia, ciudad en la que se enamoraría de quien después se convertiría en su esposo y en la que nacerían sus dos primeros hijos. María Moliner fue una de las personas que mejor conoció nuestro idioma. Represaliada tras la Guerra Civil por sus ideas republicanas, fue relegada a trabajar en la cocina de su casa, en cuya mesa concluyó su magistral diccionario. Intentando paliar aquel disparate, Dámaso Alonso y Laín Entralgo la propusieron para ocupar un sillón en la Real Academia de la Lengua... En una vergonzosa votación fue rechazada. Uno más de los muchos capítulos que nos sonrojan como españoles.

Mercero y escritor

### **SABIOTE**

"El obispo de Cartagena dice que es curativo guardar silencio en momentos de tensión"

PUES A
NOSOTROS NO
NOS CURE
TANTO....

"...EXCELENCIA

### **CHISPAZOS**



# El Constitucional contra el Supremo

Dice el exministro Campo, hoy miembro del Tribunal Constitucional, que no siendo partidario de la amnistía, se abstendrá de participar en las deliberaciones y decisión que dicho Tribunal deberá practicar respecto a ella. No consta, al menos para mí, que nadie se haya escandalizado ante tal decisión, pues supone la demostración expresa de que el TC es un órgano mediatizado por la política, en su modo más que descarado. Si Campo no está a favor de la amnistía, pues que vote en contra, aunque sea en contra de lo que la parte socialista del tribunal sin duda determinará. No sé a qué esperan los jueces, en su conjunto, para terminar con este escándalo que afecta tanto al Poder Judicial. Que el fallo será, con toda seguridad, a favor de la amnistía no ofrece duda, por mucho que el Tribunal Supremo opine lo que opina. Tal veo estas cosas que no sería de descartar que, en las próximas elecciones, deberían presentarse los dos tribunales, el de la derecha y el de la izquierda, TSY TC, directamente, ¿para qué más? Y mientras, los de izquierda con Broncano y los de derechas con Pablo Motos. Dicho sea todo por simplificar.

Ingeniero de Caminos



# Las migraciones y la diócesis

Hay que agradecer el comunicado de la Delegación de Migraciones por esa palabra llena de humanidad y de denuncia profética contra quienes continuamente quieren deshumanizar a las personas migrantes. Es un documento que entra de lleno en este fenómeno y que se atreve a indicar que hay personas de la ultraderecha y de la derecha que criminalizan a estas personas y a quienes muestran solidaridad y empatía con este drama. El obispo de la Diócesis saca un comunicado donde afirma, recono-

ciendo cosas positivas, que
es un error señalar a
personas o instituciones y pensaba
que Jesús, el Hijo de
Dios, señalaba a fariseos y escribas por
sus comportamientos contra el Reino de
Dios o cuando en refe-

rencia al Templo habla que lo habían convertido en una cueva de ladrones. Recojo el final del comunicado: «Hacemos un llamamiento a romper los discursos de odio que nos deshumanizan».

Sacerdote

# Incentivar a los poderosos

ARTÍCULOS DE BROMA

**JAVIER CUERVO** 

El Estado está legitimado para castigar, dispone del monopolio de la justicia y del uso de la violencia y tiene fuerza para hacerlo. Recauda impuestos (que impone), persigue a quien los elude, recarga al que yerra y multa por miles de causas. Como sabe de fuerza, considera que para que los poderosos hagan lo que hay que hacer tiene que darles incentivos.

¿Por qué hacer algo si no se gana nada con ello? Aquí se está a ganarlo. Lo aprendimos en los inicios de la agenda verde cuando empezaron a llover millones para que los gigantes energéticos contaminaran menos. Cobraron por envenenar y por dejar de hacerlo. Las amnistías fiscales incentivan que aflore dinero, se descontamine y entre en la economía legal. Se incentiva la contratación pagando mejores condiciones para los trabajadores que precisan las empresas. Hay que incentivar que la iniciativa privada haga más viviendas a ver si baja su precio...

Nada se hace por necesidad, conciencia o interés general, sino por el incentivo. Quitar impuestos a las herencias de los ricos no conduce a nada en los términos sociales que deberían interesar al Estado. Es algo que merma la recaudación donde abunda el dinero que conviene redistribuir donde no lo hay para que la sociedad sufra menos las consecuencias de la desigualdad, que son muy graves en los pobres, graves en las clases medias y riesgo asumible en las más altas.

Las rebajas fiscales a las herencias en Madrid incentivan la residencia de ricos en esa comunidad autónoma. Lo hace en perjuicio de otras que pierden recaudación donde abunda. Como la herencia suele seguir al fallecimiento, residualmente incentivan la muerte de los ricos. Los mayores (con los que hay antecedentes de poca consideración) gastan mucho menos que los jóvenes que reciben el dinero caído del cielo con ganas de celebrar y destinan una parte a consumir con una alegría que alivia la tristeza.

Solo veo incentivos, doctor. ■

# La Opinión DE MURCIA

# La inversión en pequeños inmuebles



**NOTICIAS DEL ANTROPOCENO** DIONISIO ESCARABAJAL

La noticia económica del momento para los inversores es que el Banco Central Europeo ha rebajado un 0,25% el tipo de interés de referencia para los préstamos bancarios. Es el disparo de salida para la carrera por las hipotecas que van a empezar a librar los bancos. Alguno ya ha anunciado tipos de interés fijo al 2% para sus hipotecas, algo impensable hasta hace poco.

Las hipotecas no son solo un negocio por sí mismo, sino que sirven para anclar a los clientes por décadas y son el disparadero para la venta cruzada de otros servicios prestados por los bancos o por sus empresas participadas, como los seguros. Muchos compradores e inversores estaban esperando la consolidación de las bajadas de tipos de interés para entrar a comprar o invertir en el sector inmobiliario, el menos arriesgado de los activos de inversión más allá de los Bonos del Tesoro o depósitos a plazo fijo.

Los inversores se fijan principalmente en las viviendas y locales, y pocas veces tienen en cuenta las pequeñas inversiones que requieren las plazas de garaje, los trasteros y, últimamente, las habitaciones. La inversión en plazas de garaje y trastero suele darse en el contexto de una obra nueva. Los promotores aprovechan para cuadrar las plantas sótano con un exceso de estos inmuebles, porque siempre hay compradores que quieren alguna plaza o trastero extra, para uso propio o para invertir. Este tipo de productos inmobiliarios obtiene una rentabilidad superior a la inversión residencial y, evidentemente, exige menos capital.

La última moda en inversiones micro es la de las habitaciones, fomentada por una startup llamada habitaciones.com. En realidad se trata de un clásico proindiviso, pero organizado y presentado de otra forma. Otra opción interesante es el crowdfunding, que reúne a pequeños inversores para afrontar una promoción de nueva planta o la compra de un inmueble. Lo pequeño es hermoso, y en el caso de los inmuebles, puede ser además muy rentable.

Sin duda se avecina un boom de la construcción. El nudo gordiano que se generó con la caída de las Cajas de Ahorro regionales, los promotores locales, el rescate financiero y el estancamiento del mercado, se está aflojando por las mejores perspectivas del sector y por la maduración de los proyectos en marcha.

### **MONTECRUZ**

# ¿CÓMO VAMOS A LUCHAR **CONTRA EL SUPUESTO FANGO?**



# Elige tú

Algunas personas tienen un don para elegir entre muchas opciones, y acertar. Saben. No es mi caso. Yo no sé. Por eso me produce infinita aflicción tener demasiadas alternativas. Incluso si existen solo dos, sé que me decantaré por la peor, salvo milagro. Cero sorpresas en este sentido. Cuando me decido por una, a veces elijo la otra, para asegurar el acierto, pero así

también me equivoco. No hay como carecer de opciones. En los peores momentos de esta deriva, algunos días voy al supermercado a última otra para encontrarlo arrasado, y llevarme 'lo que queda', sin margen para elegir.

El drama de las alternativas múltiples se vuelve célebre en los restaurantes. Aquellas cartas demasiado nutridas, llenas de entrantes, ensaladas, platos principales, postres, vinos, te ahogan en la indecisión. Es muy normal sumarse a lo que pide algún compañero de mesa, para no pensar. Que elijan otros. Al fin y al cabo, comes cualquier cosa, te gusta casi todo. Cuando entras en un local donde hay menú casi no te crees la suerte que tienes.

Hace años, en el pueblo de al lado, con el que el mío se lleva a matar, abrieron un restaurante del que se habló mucho durante meses. Presumía de tener la carta más extensa del mundo. En su mejor momento, alcanzó los 760 platos. «Hemos incorporado carnes como la serpiente pitón de Vietnam, la tortuga de Ecuador y la jirafa de África, y pronto contaremos también con el wagyu de Chile, el tiburón el Atlántico, el kudú de Sudáfrica, el wapití de Canadá, la joroba de cebú

de Brasil y los insectos tailandeses», anunció el dueño en una entrevista. Como la envidia entre pueblos vecinos es imperecedera, nosotros solo recordamos el local porque Bertín Osborne se intoxicó en una cena.

La diversidad sabe volverse espantosa, casi en todos los órdenes: comprar coche, revelar libro favorito, cortar el pelo,

vestir una camisa, llamar a alguien para quedar, seguir una ruta. Tal vez nada se acerque a la desazón de entrar en ciertas franquicias de alimentación.

Semanas atrás leí un reportaje en The New York Times titulado algo así como «Hay millones de maneras de pedir café en Starbucks». La cadena estima que existen, al menos, 170.000 combinaciones posibles. La pieza, de Bill Saporito, tenía un comienzo memorable: «Estás en la fila del Starbucks después de no haber conseguido pedir a través de la aplicación cuando descubres a uno de ellos. Ese tipo que no está mirando el teléfono, sino el papelito que contiene los pedidos de sus compañeros de oficina. Lo que confirma que vas a llegar tarde a tu próxima reunión, porque esta persona planea pedir seis bebidas de café, cada una de las cuales implica alguna combinación de venti grande alto doble pump, de uno a cuatro shots de espresso, half-caf, leche de avena, leche descremada, leche de soja, leche-leche, crema batida, jarabe, azúcar moreno, azúcar blanco, sin azúcar y un drizzle de mocha, al que se debe agitar exactamente dos veces y media». Compensa dejar de ingerir líquidos y morir. ■

# Un bozal para la prensa



LA FELIZ GOBERNACIÓN **ÁNGEL MONTIEL** 

Una ley estatal que blindara a los profesionales de RTVE y de la agencia Efe de cualquier posibilidad de control gubernamental y que impusiera ese modelo al conjunto de medios públicos de las Comunidades autónomas (todas) contendría el principio básico de la lucha contra el fango: la credibilidad de quien la promoviera.

Pedro Sánchez podría empezar por limpiar su propia casa antes de intervenir en las ajenas. Porque el hecho de que la presidenta de RTVE lleve el camé del PSOE en la boca y que el primer directivo de Efe provenga del propio gabinete del presidente del Gobierno no ofrece demasiada confianza acerca de la independencia y pluralidad de tales medios, financiados con los impuestos de todos los españoles.

La mayor máquina de producción de fango son los Gobiernos, el de Sánchez y todos los demás, habidos y por haber, sean nacionales, autonómicos o municipales. El poder político destila incesantemente veneno contra la información veraz, la libertad de opinión y el valor de la pluralidad. Y lo hacen, además de mediante los medios que llaman públicos, desde potentísimos departamentos de estrategia y persuasión y del oxímoron del periodismo institucional de sus gabinetes de prensa.

Estos aparatos son máquinas de maquillaje, presión y estricta propaganda que pretenden repicar un único discurso. Si por tales instrumentos fuera no se habría conocido el caso Koldo ni las trapisondas de la mujer del presidente, por remitirnos a los casos recientes que han motivado al Gobierno a intentar coaccionar la libre información.

Una diferencia entre una democracia y una autocracia es que en la primera es la prensa la que escanea al Gobierno mientras en la segunda es el Gobierno el que controla a la prensa. Después de comprar el poder legislativo e infectar de exministros el judicial solo quedaba a Sánchez embozar a la prensa. Pero para no oírla tendrá que taparse los oídos. ■

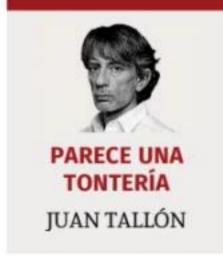

Este periódico es plural. La opinión de sus colaboradores no refleja necesariamente la del diario, que se expresa solo en sus editoriales. Adaptada a la protección de datos Prodat. Difusión controlada por OJD.

ISSN: 1131-8201 La Opinión de Murcia ISSN: 1131-8198. La Opinión de Cartagena Depósito legal: MU-347-1998

ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN y PUBLICIDAD

Plaza de La Opinión, 1. 30009 Murcia. Centralita 968 286 568 Gratuito suscripciones 900 555 999. Correo electrónico de publicidad publicidad@laopiniondemurcia.es Fax de publicidad 968 28 861

### Siguenos en:

Facebook: facebook.com/laopiniondemurcia Instagram: @laopiniondemurcia X: @diariolaopinion Tik Tok: @laopiniondemurcia

# **TABAQUISMO**

# El auge de cachimbas y 'e-cigarettes' desplaza al tabaco tradicional

El CNPT alerta de que casi la mitad de los estudiantes ha fumado a través de estos dispositivos, lo que supone mayores riesgos para la salud

ANA GARCÍA

El auge de las cachimbas se vio frenado con la pandemia de Covid cuando se prohibió su utilización en espacios públicos, pero el uso de estos productos ha resurgido y junto a los 'e-cigarretes' está desplazando al tabaco tradicional entre los más jóvenes. Así lo indica la especialista y delegada del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) en la Región de Murcia, Adelaida Lozano Polo, quien explica a La Opinión que los últimos datos del Plan Nacional sobre Drogas recogen que el 40% de los adolescentes españoles entre 14 y 18 años ha fumado cachimba en el último mes.

Los últimos datos de 2023 muestran que la Región de Murcia tiene mejores cifras en consumo de tabaco entre jóvenes de 14 a 18 años que la media nacional. Aunque la edad de inicio está muy próxima, en tomo a los 14 años, la cifra de consumidores diarios es más baja en la Comunidad que en España, con un 18,7% de jóvenes murcianos que han fumando en los últimos treinta días y un 21% a nivel nacional.

«En todos los tipos de consumo de tabaco entre jóvenes, tanto chicos como chicas, la Región de Murcia tiene cifras más bajas que el total nacional», apunta Lozano Polo.

Sin embargo, con estos dispositivos alternativos la edad de inicio incluso se reduce, ya que el 9,5% de los alumnos de 12 y 13 años reconoce haber usado pipas de agua alguna vez en su vida, registrándose casos incluso a los 11 años en vapeadores.

El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo alerta de que en los últimos años la industria del tabaco ha ampliado y reorientado su negocio con la promoción de productos de tabaco calentado y cigarrillos electrónicos, que están promocionando de una forma muy agresiva entre los jóvenes con campañas de marketing en las que juegan con mensajes y colores llamativos para captar su atención.

Los especialistas consideran que esta estrategia de inundar los soportes disponibles, así como las redes sociales, contratando también a influencers con miles de seguidores para eventos multitudinarios con el fin de promocionar las nuevas formas de consumir tabaco busca compensar la caída de la cuenta de resultados de la industria ante el descenso en las ventas de cigarrillos.

Las cachimbas, también conocidas como shishas o pipas de agua, junto a los vapeadores o ci-

La edad de inicio al consumo de tabaco en la Región de Murcia se sitúa en los 14 años

En las shishas al fumador le llega nueve veces más monóxido de carbono

garrillos electrónicos se han convertido en tendencia entre la población más joven, incrementando a su vez los riesgos que lleva asociados el tabaco tradicional.

La delegada de la CNPT en la-Región de Murcia insiste en que «se ha observado que los jóvenes usan más cachimbas y cigarrillos electrónicos que tabaco convencional, algo que no ocurre con la población adulta».

Por ello, uno de los aspectos que más preocupa a las entidades comprometidas con la prevención del tabaquismo es el incremento exponencial en el consumo de vapeadores en una población cada vez más joven gracias a «campañas de blanqueo» de estos productos por parte de la industria, que busca incrementar sus clientes sin importarles la edad de estos. El doctor Vidal Barchilán, vicepresidente de la CNPT, insiste en que los nuevos productos lejos de reducir riesgos los multiplican porque más del 60% de los casos acaba produciendo un consumo dual de cigarrillo electrónico y tabaco de combustión.

### Una sesión = 100 cigarrillos

Los riesgos de estos nuevos productos multiplican los del tabaco convencional, ya que el humo inhalado durante una sesión de cachimba de una hora es unas 200 veces el volumen de un solo cigarrillo. El CNPT afirma que una sesión de pipa equivale al consumo de entre 100 y 200 cigarrillos, con los perjuicios que ello implica.

Lozano Polo explica que lo primero que hay que tener presente es que el tabaco de pipa, al contrario del tradicional, no cuenta con filtro, lo que hace que todos los compuestos entren directamente al pulmón, órgano que está preparado para recibir aire pero no para los aromas y productos sintéticos que llevan estas mezclas.

«Con las cachimbas al consumidor le llega nueve veces más de monóxido de carbono que con tabaco convencional y 1,7 veces más de nicotina, pero también alquitrán y otros compuestos», indica.

Ante esta realidad, el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo ha emitido un manifiesto sobre estos nuevos productos del tabaco, suscrito por sociedades sanitarias y científicas, profesores universitarios, jefes de servicio hospitalarios y responsables de Atención Primaria y Salud Pública, y en el que se exige una regulación más estricta de los nuevos productos, con un incremento de la fiscalidad, empaquetado neutro y prohibición absoluta de mostrar el producto en el punto de venta y su publicidad en el mismo. A esto se sumaría también la ampliación de más espacios sin humo ni vapeo y el incremento de la ayuda sanitaria efectiva para que los fumadores dejen este hábito. ■



# Mayor riesgo de cáncer de cabeza y cuello y más casos de enfermedad del beso

Los especialistas insisten en que con el uso de cachimbas es mayor la exposición a tóxicos

A.G.M.

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) alerta del riesgo de sufrir cáncer de
cabeza y cuello por el consumo
de cachimbas ante el aumento de
este hábito entre los jóvenes. «La
rápida popularización del consumo de cachimbas, sobre todo entre la población joven, ha sido,
entre otras razones, provocada
por la percepción incorrecta de
que suponen un menor daño sobre la salud que el tabaco con-

vencional», asegura la doctora Ana Sánchez Prieto, presidenta del comité de prevención de tabaquismo de la SEORL-CCC.

El humo inhalado durante una sesión de pipa tiene mucha mayor nicotina, monóxido de carbono y alquitrán que un cigarrillo. También se supera la cantidad de metales pesados, hidrocarburos policíclicos aromáticos y furanos semivolátiles en comparación al cigarrillo.

En las pipas, el tabaco es calentado por un carbón. Cuando el usuario aspira de la boquilla, el humo resultante burbujea a través del agua. Esto hace creer a



# «Quienes las compran no suelen fumar tabaco convencional»

El estanquero Darío Moreno reconoce que el boom de las cachimbas «fue una locura» sobre todo entre los jóvenes

A.G.M.

La industria tabacalera ha encontrado un importante nicho de negocio para los cigarrillos electrónicos,
los vapeadores y las cachimbas en la
población más joven. Así lo indican
los especialistas, los estudios sobre
este hábito y los profesionales que
cada día se ponen tras un mostrador
en un estanco. Uno de ellos es Darío
Moreno, responsable del estanco
que hay en la calle Mayor de la pedanía murciana de Los Garres, quien
reconoce que «aunque hay gente de
todas las edades, hay muchos clientes jóvenes» para estos productos.

Sobre las cachimbas afirma que el boom inicial «fue una locura», aunque ahora las ventas se han moderado y «los cigarrillos electrónicos las desbancaron». En su escaparate muestra una gran variedad de shishas, como también se conoce a este sistema para fumar, dispositivos que los hay de todos los colores y tamaños y que se pueden adquirir desde los 30 euros, con precios que pueden llegar hasta los 500 euros. «Todo depende del material con el que estén hechas, no es lo mismo una pequeña que grande o si se eli-



Recipiente para el tabaco.

gen de plástico o de cristal. A eso hay que sumar los componentes, entre los que están las boquillas».

Moreno explica que «quienes compran cachimbas no suelen ser fumadores habituales de tabaco, ya que los productos que se venden para ellas van aromarizados, no es el tabaco convencional» y muestra mientras la gran variedad de sabores que tiene en su estanco, con una balda completa de tabaco especial para cachimba.

Sobre los cigarrillos electrónicos, Darío Moreno dice que éstos son más demandados que los desechables «al aparecer nuevos modelos que se recargan, comprando las capsulas que se miden por el número de caladas». Las de hasta 600 caladas contienen nicotina, mientras que las que superan esa cifra son sin nicotina. ■

muchos usuarios que el agua filtra los agentes tóxicos del tabaco. Esta combinación con el agua hace el humo más húmedo y suave, por lo que parece menos irritante inicialmente que un cigarro convencional. Esto anima a realizar una inhalación más profunda y prolongada cuando se fuma con shisha.

Los estudios realizados son consistentes acerca de la genotoxicidad que produce fumar cachimbas, incluso algunos sugieren que sea más potente que fumar cigarrillos convencionales. Se ha demostrado afectación de la cavidad 
oral y la función pulmonar. La 
plausibilidad de estos efectos que 
también son visibles con el consumo de tabaco convencional es obvia ya que contiene muchos tóxicos comunes, algunos de ellos en

El consumo de tabaco está detrás del 85% de los tumores de laringe mayor cantidad como por ejemplo el CO<sub>2</sub>, hidrocarburos aromáticos policíclicos y furanos semivolátiles. «En la cavidad oral se han descrito alteraciones celulares que indican lesiones premalignas y malignas tanto en lengua, como orofaringe y suelo de boca», comenta el doctor Jon Alexander Sistiaga, presidente de la comisión de Oncología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

Precisamente, el tabaco provoca el 85% de los tumores de laringe. Uno de cada cinco casos de cáncer en Europa es atribuible a este tóxico, advierte un estudio publicado en European Journal of Cancer, lo que supone 750.000 tumores causados por el tabaco.

La delegada de la CNPT en la Región de Murcia, Adelaida Lozano Polo, también apunta al incremento de infecciones entre los jóvenes, como son los casos de la
enfermedad del beso, ya que con
los dispositivos de las cachimbas
muchos de los usuarios comparten la boquilla, lo que aumenta el
riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas.





Las ideas tradicionales sobre la masculinidad tienen un efecto negativo en los chicos adolescentes.

Este libro propone soluciones y estrategias a conflictos habituales como el acoso escolar, las malas notas, el machismo, la violencia, la pornografía... para ayudar a los chicos a ser más felices y alcanzar mejores resultados académicos.

Traducción de Manu Berástegui

ALBA · Belucación y Salud

6 Hoy
Miércoles, 18 de septiembre de 2024 LaOpinión

# Sanidad



La deliberación con los pacientes sobre los tratamientos que quieren recibir en enfermedades avanzadas busca su confort y respeto.

## Salud

# 'A19', un código para la asistencia a pacientes con enfermedades avanzadas

La Asociación de Bioética traslada al Ministerio de Sanidad una propuesta de médicos murcianos para crear un nuevo identificativo en la historia clínica

ANA GARCÍA

Acompañar a los pacientes con una enfermedad grave y avanzada durante ese proceso, deliberando con ellos las decisiones que consideren adecuadas para su atención o tratamiento antes de llegar al final de sus vidas.

Ese es el objetivo que persigue la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica (ABFyC) con la última propuesta que ha trasladado al Ministerio de Sanidad, una petición que surge en el seno de un grupo de médicos murcianos y con la que se quiere garantizar el respeto a las decisiones de cada paciente en las etapas previas a las situaciones de eutanasia, con un enfoque humanista.

La idea es crear un nuevo código específico dentro de la Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP2) que permita recoger en la historia clínica electrónica de cada uno de estos pacientes sus decisiones sobre la atención o tratamiento que desean recibir y los motivos que le han llevado a ello, algo que en estos momentos no existe.

La propuesta remitida hace unos días por la Asociación de Bioética al Ministerio partió del Grupo de Trabajo sobre Planificación Compartida de la Atención de la Región de Murcia, cuyo coordinador es el médico de familia del Área II de Salud Javier Júdez, y a su vez presidente de la Comisión Científica de la ABFyC.

Según explica a La Opinión, este grupo viene trabajando desde
hace tiempo en buscar la mejor
forma de acompañar a los pacientes en los procesos de enfermedad
avanzada para «escucharles y deliberar» sobre sus decisiones. «Pero los profesionales somos conscientes de que no contamos con
ningún sistema en el que dejar esto por escrito, ya que son cuestiones biomédicas que actualmente
no tienen espacio en la historia clínica», insiste.

El grupo de trabajo está formado por profesionales entre los que hay médicos y enfermeros de Atención Primaria, pero también de Medicina Interna, Cuidados Paliativos, Urgencias, UCI y de residencias de mayores, así como psicólogos. Estos especialistas consideran que el actual sistema de codificación de Atención Primaria «presenta una carencia importante en la recogida de datos sobre los procesos asitenciales centrados en la planificación compartida de la



«Debemos acompañar a los pacientes en la deliberación sobre la enfermedad y la toma de decisiones»

JAVIER JÚDEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
CIENTÍFICA DE LA ABFYC

atención» con los pacientes.

La eutanasia, por ejemplo, cuenta con un código propio (A20), pero este se limita únicamente a una opción de último recurso, de final de la vida, «mientras que las decisiones fundamentales se toman previamente a esta, relacionadas con las preferencias de tratamiento, la sedación paliativa, la donación de órganos y la planificación compartida de la atención, que carecen de una representación en el sistema de historia clínica», señalan en el escrito

remitido a Sanidad, en el que se insiste en que «en este caso hablamos de acompañar la enfermedad y los procesos de deliberación y toma de decisiones asociados».

Para ello proponen el código A19, que está libre y es cercano al A20, de la eutanasia.

Entre los posibles beneficiarios el doctor Júdez pone como ejemplo casos de pacientes con EPOC avanzada e ingresos recurrentes que quieran plasmar si quieren que les pongan oxígeno o soporte ventilatorio, así como pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la ELA que quieran dejar por escrito si quieren ayuda para respirar, comer o la reanimación.

El médico de familia murciano reconoce que aspectos de este tipo se pueden incluir en el registro de instrucciones previas, «pero es un documento de difícil acceso, para el que hay que tener unas claves que las que no todos los sanitarios disponen». Por lo que ven más sencillo, útil e interoperable a través de los sistemas OMI (Atención Primaria) y Selene (hospitalaria) el crear un código propio en la historia clínica de los pacientes, que «serviría para ayudarles en estas etapas, deliberando sobre lo que quieren en cada momento».

# Acuerdo

# Atención del SMS a menores con leucemia de países desfavorecidos

L. O.

La Consejería de Salud, a través del Servicio Murciano de Salud (SMS), ha prorrogado el convenio de colaboración con la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia (FELL) por el que se da tratamiento a menores enfermos de leucemia procedentes de países desfavorecidos donde no puede recibir atención contra este tipo de cáncer. La Región de Murcia es la única autonomía que tiene en marcha un programa de estas características en España, según informa el Gobierno regional.

Esta prórroga supondrá que los hospitales públicos regionales «atenderán y darán tratamiento a una media anual de cinco menores de hasta 18 años afectados por leucemia u otras enfermedades malignas hematológicas», según explicó la gerente del SMS, Isabel Ayala, para lo que se invertirá unos 115.000 euros.

«Este convenio de colaboración ofrece esperanza, y beneficia aniños enfermos de zonas deprimidas donde no tienen la oportunidad de ser tratados ya sea porque no disponen de los medios económicos para ello o porque en sus lugares de residencia no se ofrecen estos tratamientos», resaltó Ayala.

### 30 años de colaboración

Desde que en 1994 el SMS comenzara a colaborar con la Fundación Española para la Lucha contra la Leucemia, se han atendido en la Región de Murcia amás de 140 niños procedentes de 15 países como Ecuador, El Salvador, República Dominicana o Senegal.

«El SMS lleva nada menos que 30 años colaborando con la FELL, lo que da una idea del nivel de implicación que tenemos en la lucha contra la desigualdad en el acceso a la sanidad, y en el tratamiento contra determinadas enfermedades, muy difíciles de tratar en países con pocos recursos», añadió la gerente.

El año pasado cuatro nuevos pacientes, de edades comprendidas entre los 6 meses y los 16 años, recibieron tratamiento en la Región de Murcia; tres de ellos por leucemia en recaída, y uno por aplasia medular severa. ■ La**Opinión** Miércoles, 18 de septiembre de 2024

# tuoman



La Opinión sigue impulsando un año más el talento femenino a través de los premios +Woman en un evento inspiracional que reúne a las mujeres más influyentes de la Región de Murcia del ámbito deportivo, digital y empresarial















8 | Hoy
Miércoles, 18 de septiembre de 2024 LaOpinión



Una mujer consulta la carta de platos en un local de comida para llevar en Murcia, esta semana.

# Una tendencia alimentaria al alza

Mientras las compras de alimentación se redujeron un 0,4% el año pasado, las de los productos listos para comer crecieron un 1,5% • Cada murciano consumió casi 17 kilos en todo el año

# La compra de los platos preparados esquiva la caída del consumo

M. JESÚS IBÁÑEZ / A. GONZÁLEZ

Están aquellos que alegan falta de tiempo para cocinar, los que admiten que les faltan habilidades con los fogones y prefieren comprar la comida ya elaborada... y hasta los que argumentan razones ambientales y contra el desperdicio alimentario. Y sobre todo hay también quienes miran por el bolsillo. Los economistas vienen alertando de la tendencia al alza: hoy el producto fresco sale más caro que el envasado, y este último supone, además, un ahorro en términos de tiempo y de costes de energía. Así, cada plato de comida preparada, frente a la elaborada en casa, representa comprar medio kilo menos de cantidad.

Sea por la razón que sea, los platos preparados siguen siendo una pieza clave en los hogares españoles y han resistido muy dignamente al descenso del consumo de alimentos registrado el año pasado en España: mientras en conjunto, las compras de comida se redujeron un 0,4%, el segmento específico de los platos preparados experimentó un aumento del 1,5%, hasta alcanzar las 776,4 toneladas, según recoge el último informe que elabora al respecto el Ministerio de Agricultura y Alimentación.

Y en la Región de Murcia esto no es una excepción. De hecho, nuestra Comunidad es la quinta autonomía con un mayor consumo per cápita de platos preparados, con 16,98 kilos consumidos por persona en el último año. Solo se colocan por delante las comunidades de Cataluña (20,93 kg), Madrid (18,13), Islas Baleares (17,23) y Comunidad Valenciana (17,14).

Cada murciano consumió de media durante el pasado año un total de 599 kilos en comida y bebida, que supuso un desembolso anual por habitante de 1.729 euros. Realmente, teniendo en cuenta los datos del Ministerio, los casi 17 kilos de platos preparados consumidos por los murcianos no llegarían a suponer ni un 3% del total, pero lo cierto es que comer platos preparados es un hábito ya tan consolidado con el paso de los años.

Casi la mitad de los españoles los consumen al menos una vez por semana, sobre todo en sus hogares, y en menor medida en el trabajo. Los datos que maneja el sector son más

## CONSUMO POR CÁPITA POR COMUNIDAD



optimistas incluso que los del Ministerio. Es cada vez más recurrente verlos ya no solo en grandes superficies comerciales: en los últimos años han entrado de lleno también en supermercados, confiterías y otros locales, así como los tradicionales negocios de comidas para llevar de toda la Región.

Se trata de un segmento muy amplio y variado, que va desde los congelados y conservas más tradicionales hasta los platos ya cocinados más novedosos y que se adapta, por tanto, cada vez más a distintos estilos de vida» De promedio,

# El precio medio fue de 4,45 euros por kilo en 2023, un 9,3% más que el año anterior

cada español consumió en 2023 del orden de 16,7 kilos de platos preparados, un volumen que es un 0,4% superior al del año anterior. La mayoría de los consumidores admiten que los compran al menos una vez a la semana. Con todo ello, respecto a 2019, el año antes de la pandemia del covid, el incremento fue de casi un 10%. Croquetas, anillas de calamar a la romana, canelones, cremas y sopas y, sobre todo, las pizzas refrigeradas o congeladas son las opciones más demandadas por los clientes.

### Las tortillas de patatas

En los últimos diez años, algunas de las categorías incluidas dentro de los platos preparados han experimentado crecimientos notables, de doble dígito en el caso, por ejemplo, de las conservas o de las sopas y cremas. Las pizzas, de las que cada vez hay más diversidad y más marcas, han crecido un 9,3% desde 2013 y las tortillas (sobre todo las de patatas) se han popularizado tanto que han duplicado el volumen de ventas, según los datos del Ministerio.

Este aumento en cantidad consumida se tradujo, como cabía esperar, en un incremento del gasto que las familias destinaron a comida preparada. El año pasado, el presupuesto de los hogares españoles para este tipo de alimentos fue de 74,6 euros por persona, un 9,7% superior al de 2022. La causa, como ha ocurrido también con otros productos, se encuentra en la inflación y en la subida de precios registrada en todo el sector.

El precio medio de los platos preparados fue de 4,45 euros por kilo en 2023, un 9,3% más que el año anterior. Así las cosas, este segmento del mercado pasó a representar el 2,62% del volumen total adquirido para consumo doméstico, es decir de cada 100 kilos de alimentos que compraron los españoles, más de dos kilos y medio fue comida ya elaborada.

Quienes más tiran de platos preparados son, según el panel anual del consumo alimentario, los hogares con presencia de niños y, ya en menor medida, las familias monoparentales.

Destacan especialmente las parejas con hijos adolescentes que compran uno de cada cinco kilos comercializados de este tipo de productos (20,19%). El peso de este grupo de hogares sobre el conjunto global de España es del 14,23% y las compras que hacen de comida ya elaborada es un 41,9% superior a lo esperado. ■

# Innovación

# 'Foodlab', en busca de las tendencias de la industria alimentaria

Se trata de una iniciativa de la Comunidad que propicia la cooperación entre 14 empresas

L.O.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), ha propiciado la cooperación entre 14 empresas de la industria alimentaria para consolidar su liderazgo tecnológico. En concreto, ha impulsado la cooperación en el marco del programa de coinnovación 'Foodlab', desarrollado en colaboración con la Agrupación de Industrias Alimentarias (Agrupal).

'Foodlab' tiene como objetivos

diferentes subsectores de la industria alimentaria; el diseño de proyectos de I+D+i cooperativos que permitan mejorar la competitividad del sector; y el impulso de una cultura de colaboración entre los agentes de esta industria para crear y ofrecer productos y servicios centrados en el consumidor.

Esta iniciativa de coinnovación se puso en marcha el pasado mes de febrero y a lo largo del primer semestre del año completó cuatro fases en su desarrollo. En una primer fase, se hizo un mapa de tendencias de la industria alimentaria; en una segunda fase, se trabajó con diferentes subsectores fundamentales la detección de para establecer conexiones entre origen vegetal (plant-based); la



Un instante del encuentro celebrado dentro del marco del programa 'Foodlab'.

encuentros; en una tercera fase, se identificaron líneas I+D+i regionales en este sector y su coincidencia con el mapa de tendencias; y en una cuarta fase se realizaron jornadas de coinnovación en las que participaron 14 empresas junto con las tres universidades de la Región.

El mapa define como tendencias, entre otras, los alimentos de

ingredientes locales; el alargamiento de la vida útil de los alimentos; los procesos sostenibles; el embalaje sostenible e inteligente y los alimentos funcionales. También el procesamiento de proteínas alternativas; el procesado y conservación avanzados; la calidad y seguridad alimentaria o los nuevos ingredientes y aditivos naturales.

necesidades de innovación en los las empresas, manteniendo 41 valorización de subproductos; los mento, Joaquín Gómez, valoró tria alimentaria de la Región».

positivamente la marcha de esta iniciativa «centrada en aumentar el potencial tecnológico e innovador de un sector estratégico de la economía regional», y destacó el acierto de la metodología utilizada, que «en un breve espacio de tiempo ha conseguido propiciar hasta cuatro proyectos de innovación en cooperación, que son una sólida base para garantizar el El director del Instituto de Fo- liderazgo tecnológico de la indus-



MINISTERIO **DETRANSPORTES** Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de les actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 044ADIF2415 melivado por las obras del "Proyecto Básico y Constructivo de una base de mantenimiento y un edificio de servicios itinerantes de circulación en el Centro Logistico de Murcia Mercancias" en los términos municipales de Alcantarilla

ADIF-Alta Velocidad, el 11 de agosto de 2024 insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para la ejecución de las obras del Proyecto de referencia, aprobado el 09 de julio de 2024. Dicha aprobación confleva la declaración de utilidad pública o interés apcial, la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la misma (Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario), siendo, por tanto, de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, esta Dirección General del Sector Ferroviario ha resuetto abrir información pública durante un plazo de 15 (quince) días hábites, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los titulares de los bienes y decechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Exproplación Forzosa y en el artículo 56 de su

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaria de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaria de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaria de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaria General de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaria de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaria de S de Expropiaciones Ferroviarias, Paseo de la Castelliana 67, 28046 Madrid; en ADIF-Alta Velocidad. Subdirección de Expropiaciones del Gobierno afectados. Además, podrá consultarse el Anejo de Expropiaciones via web en el apartado de Vinisterio Publica de la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.fransportes.geb.es) y en el apartado de Informeción Publica de la veb del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.fransportes.geb.es) y en el apartado de Informeción Publica de la veb del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.fransportes.geb.es) y en el apartado de Informeción Publica de la veb del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.fransportes.geb.es) y en el apartado de Informeción Publica de la veb del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.fransportes.geb.es) y en el apartado de Informeción Publica de la veb del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.fransportes.geb.es) y en el apartado de Informeción Publica de la veb del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.fransportes.geb.es) y en el apartado de Informeción Publica de la veb del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.fransportes.geb.es) y en el apartado de Informeción Publica de Informeci Transparencia de la web de ADIF-Alta Velocidad (www.addattavelocidad.es).

Del mismo modo, se resuelve convocar a los propletarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previsa a la ocupación en el lugar que el Ayuntamiento habilite a los efectos, en los dias y horas que se indican a continuación.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Públicas. No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual:

> Madrid, a 11 de septiembre de 2024 EL DIRECTOR GENERAL DEL SECTOR FERRIOVIARIO Carlos María Juárez Colera

### TERRESO ANIMACIDAL DE ANIDOLA

| Finca          | Poligono /<br>Ret<br>Catastral | Parcela | Titular actual                                           | Domicilio                                                            | Superficie<br>parcela<br>(m²) | Expropiación<br>(m²) | Servidumbre<br>(m²) | Ocupación<br>temporal<br>(m²) | Naturaleza<br>del bien | Fecha / Hori<br>Actas<br>previas a la<br>ocupación |
|----------------|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| N-30.0308-1601 | 90                             | 9044    | Desconocido                                              |                                                                      | 10132                         | 73                   | 7                   | 63                            | Rústico                | 14-11-2024 / 09:30                                 |
| N-30.0308-1602 | Descenocide                    | 12      | Administrador de Infraestructuras<br>Forroviarias (ADIF) | CL Xativo, 24 46007 Valencia (Valencia)                              | 18412                         | 1849                 | 527                 | 1476                          | Rustico                |                                                    |
| N-30.0308-1603 | 178                            | 524     | Párraga Pórez Josefa                                     | DS Carrotera Nora 227 PL:<br>BO Rincon de Beniscomia Muscia (Muscia) | 1489                          | 0                    | 0                   | 1489                          | Rustico                | 14-11-2024 / 69:00                                 |
| N-30,0308-1604 | 8839938XH<br>5083N0001TW       | 100     | RENFE                                                    | Av. Pio XII. 110 28036 Mednd (Madrid)                                | 27768                         | 579                  | 0                   | 575                           | Urbano                 | 14-11-2024 / 09:30                                 |

### TERMINO MUNICIPAL DE: ALCANTARILLA

| N-30.0050-0006-001 | 3 | 69  | Lopez Martinez Dolores                                                                   | CL Sebastian Lorente 7 Alcantantia (Murcia)                                                                                       | 1726 | .0. | 5   | 7   | Rústico | 14-11-2024 /          |
|--------------------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------|-----------------------|
| N-30.0050-0351     | 3 | 70. | Lopez Martinez Dolores                                                                   | CL Sebastian Lorente 7 Alcentantia (Murcia)                                                                                       | 1585 | 16  | 147 | 207 | Rústico | 14-11-2024 /          |
| N-30.0050-0352     | 3 | 71  | Liorens Pascual del Riquelme<br>Maria Mercedes;<br>Liorens Pascual Riquelme José Ignacio | CL Paseo Acadas 22 Es. 1 PLOD Pt 18<br>Murcia (Murcia) CL Albafros (Altorreal) 22 PLOD Pt 01<br>Romeral Molina de Segura (Murcia) | 1161 | 0   | 3   | 0   | Rostico | 14-11-2024 /<br>12:90 |

# **Caso Topillo**

# Acuerdo en el primer juicio por vertidos al Mar Menor

Un agricultor pacta con la Fiscalía un año de prisión y una multa de 18.500 euros por el uso de una desaladora ilegal

L. O.

SUBVENCIONA:

Localidad: CARTAGENA

Dirigido a: Desempleados

N.º de Expediente: AC-2023- 1776

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2.

Horario: De lunes a viernes: 16:00 a 21:00

Prueba de selección: 01/10/2024

ORGANIZA:

pleo DARDE y curriculum vitae.

Calendario: INICIO: 14/10/2024. FINALIZACION: 13/05/2025

**CURSO GRATUITO** 

C/ CARIDAD, Nº 1 - 30202 CARTAGENA, TELÉFONO: 968 12 89 77

Cartagena

Conformidad en el primer juicio del 'caso Topillo' por la contaminación del Mar Menor que se inició por una investigación de la Fiscalía en el año 2017. El agricultor Francisco R. L. pactó ayer con la Fiscalía una pena de un año de prisión, que no cumplirá al carecer de antecedentes, una multa de 1.500 euros y una indemnización al Es-

tado de algo más de 17.000 euros al ser culpable de un delito imprudente contra el medio ambiente. En el acuerdo, se reconoce que durante casi 3 años se vertió sin control salmuera procedente de una desaladora que se usó para obtener agua de dos pozos ilegales, según recoge Onda Regional.

El Juzgado de Lo Penal 3 de Cartagena fue ayer el primero en abrir la segunda causa separada del 'caso Topillo', compuesta a su vez por 39 asuntos desgajados. El pacto considera probado que con el agua obtenida de la desaladora ilegal se regaba una superficie de algo más de 130 hectáreas en la diputación de La Puebla, en Cartagena. Incide en que la logística era facilitada por la compañía Hidrotec, empresa que habría suministrado desalobradoras ilegales para fincas de cultivo en el campo de Cartagena.

El acuerdo marca que, según considera probado el magistrado de la Sala, el dueño de la explotación agraria derivó la salmuera de

rechazo al salmueroducto construido por Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que acaba desembocando en la Rambla del Albujón y, en última instancia, en el Mar Menor. Según los cálculos del Juzgado, se habrían liberado 68.000 metros cúbicos de este residuo, y añade que el acusado no tuvo diligencia alguna para disponer de los permisos necesarios de la CHS.

Los abogados de la defensa, Mario García y Juan Diego Mena, quisieron aclarar que la acusación sobre su cliente era en todo momento por imprudencia, pero no por contaminar, según recoge la radio pública. Según indicaron, las pruebas periciales establecían que su cliente cometió «cero daños» por nitratos al Mar Menor.

El resto de causas del 'caso Topillo', que suman en total casi 20 millones de euros en indemnizaciones por los daños causados, siguen su curso. ■

Juan Carlos Caval



Lucas Jiménez, del Scrats.

# Agua

# Elsindicato Scrats celebra la marcha de la ministra Ribera a la Unión Europea

E.P.

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, se mostró convencido ayer de que «el regadío en general va a celebrar la salida del Gobierno» de la vicepresidenta tercerayministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Jiménez hizo estas declaraciones tras conocer que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido la vicepresidencia ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva, así como la cartera de Competencia, para Teresa Ribe-

«Como dice el refrán: tanta paz lleve como deja en el Levante español», señaló el dirigente de Scrats, que recalcó que «el regadío levantino es el que más alto precio ha pagado por las políticas contra la agricultura de esta ministra».

### «Decisiones totalitarias»

Asimismo, Jiménez manifestó que espera que en Europa las «decisiones totalitarias» de Ribera «estén un poco más controladas de lo que han estado en España». El presidente de Scrats lamentó que «poco daño más se le puede hacer al sector en el Levante, más allá del gran recorte que supondrán, a partir de 2027, las políticas antitrasvasistas de esta señora».■

Más información en páginas 27 y 28











AFEMCE, ASOCIACIÓN SALUD MENTAL **DE CIEZA Y COMARCA** 

C/ MARIANO JOSE DE LARRA N.2 BAJO DE CIEZA, CIF: G-73021107, TELÉFONO 968760848



La Opinión DE MURCIA



Finca La Barca es la excelencia en la elaboración de aceite de oliva ahumado. Este es la base de todos sus productos: alioli, pimientos del piquillo y bacalao, entre otros. Descúbrelos en esta selección ideal para los amantes del gourmet.

# **ESTE PACK INCLUYE**



Aceite de oliva ahumado Finca La Barca 250 ml



Pimientos del piquillo asados a la leña Finca La Barca 255 g



Alioli con aceite de oliva ahumado Finca La Barca 120 ml



Bacalao asado a la brasa con ajo en aceite Finca La Barca 120 g



Salsa picante ahumada La Chinata 100 ml



Pimentón ahumado dulce La Chinata 70 g



Bonito del norte Ortiz en aceite de oliva 220 g



Cristalinos integrales Espiga Blanca 120 g



Mini chapata de olivas gourmet Espiga Blanca 80 g





Marqués de Cáceres Excellens Reserva 2018



Marques de Cáceres Excellens Rosé 2023











Romería 2024

JAIME FERRÁN

Pasaban las dos y media de la tarde cuando la Virgen de la Fuensanta asomaba a paso ligero por la cuesta de acceso a su santuario. Las campanas del templo, así como las de las iglesias de alrededor, repicaban desde minutos antes, avisando a todos los fieles de que la patrona de Murcia estaba a punto de hacer su aparición.

Y así fue. El martes que pone fin a la Feria de Septiembre, un río de murcianos devolvía a la Morenica a su hogar. «Viva la Virgen de la Fuensanta», «Viva al Patrona de Murcia», «Viva la Madre de Dios» y «Guapa, guapa y guapa» fueron las alabanzas más escuchadas durante la romería. Pero fue en el santuario cuando la devoción de los murcianos alcanzó su punto álgido. Muchos devotos fueron incapaces de contener las lágrimas de emoción al ver a su Señora atravesar la puerta

# Además de los portadores titulares, se permitió a algunas mujeres que cargaran con el paso

de la iglesia. El fuerte dispositivo de seguridad, compuesto por agentes de la Guardia Civil y Policía Local, se tuvo que esmerar a fondo para hacer hueco al paso de la Virgen, que llegaba a su destino a las 2.35 de la tarde, 25 minutos antes de lo previsto y después de una travesía que comenzaba en la Catedral de Murcia casi a las 8 de la mañana.

36 hombres titulares han sido los encargados, por turnos de 12, de portar el paso durante los más de 6,5 kilómetros de recorrido. Eso no quita, explicaron a esta Redacción, para que durante el camino permitieran a algunas mujeres que la llevasen también. «La Fuensanta es de todos», dicen. Y de todas.

Tal vez por eso ayer se pudo ver en la romería a murcianos de toda clase y condición. Mayores, jóvenes, hombres y mujeres, familias enteras, grupos de amigos, migrantes, sacerdotes...

Después del Santuario de la Virgen de la Fuensanta, otro de los puntos en los que más romeros se concentran es Algezares, pedanía murciana donde se encuentra e templo. Hasta allí se trasladaron muchos fieles para ver pasar a la Patrona, a la que piden, generalmente, por sus familias. Pero no solo por eso. Emilio Mancebo ofrece el



# **Tradición**

# La patrona de Murcia envuelve de emoción su regreso al Santuario

Miles de murcianos de todas las edades y condiciones acompañan a la Fuensanta entre vítores en una romería que duró seis horas y media

camino por los que sufren la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que padece él mismo. Le acompaña su hermana Conchita, que no se olvida ni por un momento de su marido y su hijo, fallecidos hace 6 meses y 8 días, respectivamente.

La romería es un reto para las familias con niños pequeños, ya que deben atender sus lamentos después de haber andado los primeros kilómetros. Madres consolando a su hijos e hijas forman una estampa ya tradicional en esta tradicional travesía. Algunas de ellas, previsoras y algo más creativas, les pusieron los patines para que fueran rodando.

Uno de los temores ante cada romería es el calor. Septiembre no es un mes fácil en la Huerta de Murcia y, efectivamente, ayer se alcanzaron temperaturas cercanas a los 30 grados que dificultaron la subida al santuario a los romeros. Pero pudo haber sido mucho peor y hasta el mediodía se pudo 'disfrutar' de un camino sin sofocos.

Estuvieron muy atentos un grupo de universitarios de la Universidad Católica de San Antonio (UCAM), que estuvo repartiendo gorras con el logo de la institución educativa en la Avenida del Progreso, una vía que cobra vida cada vez que a la Fuensanta le toca pasar por allí. Cafeterías, puestos de churrerías y hasta tiendas de souvenirs de la Virgen hicieron ayer su pequeño agosto, con largas colas de clientes. «Se está vendiendo más que otros años. Sobre todo se llevan imanes», contaba uno de los dependientes de una carpa que vendía recuerdos de la Patrona. Comerciantes de la zona

repartían de forma gratuita abanicos con publicidad de sus negocios.

Las autoridades también tuvieron su hueco en la evento y se pudo
ver al presidente de la Comunidad,
Fernando López Miras, y a su consejero de Economía y Hacienda,
Luis Alberto Marín, portando un
rato el paso de la Virgen. Los grupos
municipales del Ayuntamiento de
Murcia también estuvieron presentes, con el alcalde José Ballesta a
la cabeza, que no dejó de saludar a
los vecinos con los que se encontraba y protagonizó una de las últimas

Juan Carlos Caval

# Limpieza

## Ciudad impoluta justo después del paso de la Virgen

La brigada de limpieza del Ayuntamiento de Murcia cerraba ayer la marcha que iniciaba la Virgen de la Fuensanta. En concreto, el dispositivo estaba conformado por 73 operarios equipados con 29 equipos especializados que se encargaron de dejar la ciudad impoluta minutos después del paso de la Patrona. Nadie diría que miles y miles de personas acababan de recorrer la ciudad en romería. Miércoles, 18 de septiembre de 2024



Juan Carlos Caval

# Incidencias

## La Cruz Roja atiende a 70 personas

La Cruz Roja realizó un total de 70 asistencias durante la Romería de la Virgen de la Fuensanta en una jornada «sin incidencias destacadas», según el jefe de Operaciones de la organización en la Región, Francisco Belchí. Del total de asistencias, 36 fueron a hombres, 33 a mujeres y una última a una persona que se perdió en el entorno del santuario, en la pedanía de Algezares, y que fue localizada por Protección Civil. Cuatro fueron trasladados a un centro sanitario. La mayor parte de las dolencias registradas fueron mareos, vértigos y heridas de carácter leve, y solo se registró una intoxicación etílica.



Juan Carlos Caval

Juan Carlos Caval



Fernando López Miras y Luis Alberto Marín llevaron el paso un rato.



Multitud de autobuses lanzadera descongestionaron el santuario.



'petaladas' a la Virgen, a su paso por

de autobuses lanzadera que bajaron al barrio del Carmen de forma gratuita a miles de murcianos que optaron por el transporte público para no tener que buscar aparcamiento por Algezares. Todo un acierto.

La romería se cerró con decenas

La Rosaleda.

Tradición, fe, acto social y costumbrismo se unieron en una romería capaz de aunar en torno a la Virgen de la Fuensanta a todo tipo de murcianos. Para saber cuántos habrá que esperar. El Ayuntamiento se reservó ayer la cifra de asistentes a la romería, indicando solo que se trataba de «una de las más multitudinarias que se recuerdan». Adelantaba también que el alcalde «ampliará» hoy la información.



Un grupo de romeros esperan a la Virgen en la montaña.

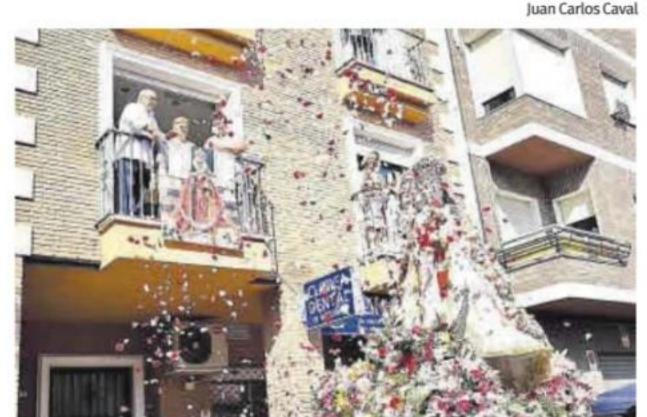

Fueron varios los puntos en los que se produjeron 'petaladas' a la Virgen.

14 Murcia
Miércoles, 18 de septiembre de 2024 LaOpinión



# Despedida

La ciudad de Murcia se convierte en una fiesta cargada de devoción para despedir a la Patrona de Murcia, que se vio arropada ayer por cientos de miles de fieles desde su salida por la Catedral y sus primeros pasos por el barrio del Carmen camino de su santuario en El Valle.

# Una marea de romeros lleva en volandas a la Fuensanta

ANA GARCÍA

Descalzos para cumplir una promesa, con sandalias o con zapatillas deportivas. Cientos de miles de romeros hicieron ayer, con calzado o sin él, los más de seis kilómetros que separan la Catedral de Murcia del Santuario de La Fuensanta en la pedanía murciana de Algezares, acompañando a la Patrona de Murcia en su regreso al monte.

Poco después de que los prime-



Romería 2024

ros rayos de luz asomaran, el repique de campanas de la Catedral despedía a la Morenica, con una Plaza Belluga a rebosar de fieles esperando a llevar en volandas a su virgen, entre ruegos y súplicas en los que la salud, el trabajo y el bienestar de la familia ocupaban los primeros puestos.

Entre ellos estaba Gerard Olmedo, un joven murciano de 17 años, que debido a una promesa inició el trayecto descalzo junto a un amigo que le acompañaba. Pero también Manuel Avilés y Emilio Mancebo hicieron la romería al no estar dispuestos, a sus más de 60 años y pese a la ELA que tiene diagnosticada el segundo de ellos, a perderse la despedida de la Fuensanta. Esta pareja acaparaba muchas de las miradas al portar dos pequeños tronos en miniatura de la Patrona de Murcia, imágenes que sacan desde hace años.

El repicar de las campanas de la

Catedral daba paso poco después al de la campana del Puente de los Peligros y ésta dejaba paso a las campanas de la Iglesia del Carmen. Como si de una carrera de relevos se tratara y una hora después de su salida de la Catedral, la Fuensanta encaraba Torre de Romo tras recibir un baño de pétalos en la iglesia carmelitana.

En esa avenida aguardaban a la imagen de la Virgen dos religiosas ataviadas con sombreros de paja para aguantar lo más duro del camino, el sol. Helen Liun, de Asia, y Carmen Domínguez, de Ecuador, son Hermanas de la Consolación destinadas en Murcia. «Es la primera vez que venimos, pero emociona ver la devoción que mueve la Virgen de la Fuensanta», explica Carmen, quien reconoce que en su país las romerías también son muy habituales.

Á sus espaldas, una gran tronaera de fuegos artificiales despedía en El Carmen a la Morenica, que no volverá a la ciudad hasta el próximo año.

Una de las caras que no puede faltar en una romería de la Fuensanta es la de Jesús García Mármol, vecino de El Palmar al que es habitual ver pasear por las pedanías de la costera sur ataviado con su estandarte de la Virgen y vestido de huertano. Recuerda entre risas que «salgo desde que era pequeño, aunque la verdad es que siempre me han dado miedo los cohetes».

A Jesús todo el mundo lo conoce, por lo que no da abasto para

# Familias y amigos disfrutaron el día entre promesas y peticiones a la Morenica

saludar mientras lo van parando, algo que reconoce que le reconforta.

En el Barrio de El Carmen, ya cerca del Infante, aguardaba junto a la acera en silla de ruedas Carmen Roca junto a su hija Fuensanta. Carmen tiene 84 años de edad y afirma que «siempre he acompañado a la Fuensanta en romería», aunque este año no ha podido ser por problemas de salud. Ella la esperaba a la altura de su casa, mientras que su marido, Miguel Gracia, fundador de la Peña La Rana, adelantaba unos metros hasta el Barrio del Progreso.

La**Opinión** Miércoles, 18 de septiembre de 2024



# Música popular, malagueñas y jotas para animar el recorrido

Los miembros de la Cuadrilla de Ánimas de Patiño animó el recorrido de la romería ayer cantando y bailando jotas y malagueñas. Francisco Javier Nicolás explica que «es una tradición que dura ya más de cien años» y que «los romeros agradecen, uniéndose a bailar con nosotros en algunas ocasiones» a lo largo del camino.



Cientos de personas llenaron ayer la Catedral de Murcia, antes incluso de que hubiera amanecido.

La romería se puede hacer solo, en pareja, con la familia o con amigos. Esta última opción es la que han elegido una vez más los miembros de la peña Los Romeros, formada por vecinos de Guadalupe, Cabezo de Torres y de Abarán que desde hace siete años vienen a Murcia a acompañar a la Patrona de la capital. «En compañía y entre risas se hace más ameno», reconocen.

Eso mismo piensan Joaquina, Lola, Antonia, Cristina, Tere, Nicol y José, un grupo de amigas que vestidas todas con camisetas muy llamativas de color rosa llegaban ayer a Murcia desde Las Torres de Cotillas, Molina de Segura y Librilla. «Nos juntamos todos los años, preparamos la misma vestimenta y organizamos el día para ver a la Virgen», explica Joaquina. Un plan que también repetían los miembros de la peña de Cabezo de Torres '¡Al máximo!'. A media mañana Pepe, Juan, Paco, Miguel, Juan Manuel y Julián ya pensaban en la comida que habían reservado pa-

# Al paso de la Virgen los padres aupaban a los bebés hasta su manto, y otros fieles dejaban escapar sus plegarias

ra cuando terminara la romería.

Y con el madrugón que supone acompañar a la Fuensanta este día, los puestos de churros y cafeterías abiertas durante el recorriIsrael Sánchez

Un romero revisa en el teléfono la foto que le ha hecho a la Fuensanta antes de ofrecerle un ramo de flores.



Los puestos de churros, para hacer un alto en el camino y reponer fuerzas.

Israel Sánchez

Juana Martínez, vecina de 87 años de Santiago El Mayor, preparó el almuerzo a los anderos de la Virgen de la Fuensanta.

do hacían su agosto, con largas colas en las que los fieles perdían el camino ganado en los tramos en los que apretaban el paso.

Quien también se encarga este día de llenar el estómago, aunque en su caso de los anderos de la Virgen, es Juana Martínez, vecina de 87 años de Santiago El Mayor que había preparado una mesa con bizcochos, vino dulce y agua. «Lo hago todos los años en la subida, mientras que a la bajada, al ser por la tarde, les ofrezco empanadillas y refrescos», indicaba.

Pasadas las diez de la mañana la Morenica cruzaba Ronda Sur en dirección al Barrio del Progreso, donde la multitud de altares colocados por los vecinos para ofrecerle ofrendas en forma de ramos frenó el ritmo de la romería.

Al paso de la Virgen los padres aupaban a los bebés hasta el manto de la Fuensanta, al tiempo que otros fieles dejaban escapar de entre los labios sus plegarias: «Virgencica, échame un cable», decía una mujer mientras retomaba el camino hacia el Santuario. 16 | Murcia Miércoles, 18 de septiembre de 2024 La Opinión

ANA GARCÍA



Romería 2024

Pasados sólo unos minutos de las seis y media de la mañana, Carmen y Rosa se apresuraban en atravesar la Glorieta para entrar por la calle Arenal en dirección a la Catedral. Estas vecinas de Beniaján venían ayer, un año más, a cumplir la tradición de despedir a la Virgen de la Fuensanta, mientras aligeraban el paso y tiraban de sus hijos, Carlos y Michael, que más rezagados seguían restregándose los ojos para quitarse el sueño de encima cuando en Murcia aún no había amanecido.

Al igual que ellas, a esa hora cientos de personas ya llenaban la Catedral de Murcia, donde estaba previsto que el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, oficiara la misa previa a la romería de septiembre. Los bancos más cercanos al Altar Mayor estaban reservados para las autoridades, siendo los primeros en llegar el alcalde de Murcia, José Ballesta, y varios miembros de su corporación. Minutos después les acompañaron el presidente de la Región, Fernando López Miras, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, así como consejeros y diputados regionales.

Pese a lo temprano del día, la cantidad de fieles congregados en la iglesia Catedral hizo subir la temperatura y los abanicos fueron indispensables para hacer más llevadero el acto. Para lo que también se optó por dejar abiertas las puertas de acceso al templo, tanto de la Plaza de la Cruz como la de los Apóstoles, ya que la principal se encuentra cerrada por las obras de rehabilitación de la fachada, que ya tocan a su fin.

# Miles de personas acuden a la Catedral a despedir a la Virgen de la Fuensanta en su vuelta al monte

Lorca Planes inició la eucaristía acompañado por varias decenas de sacerdotes de su iglesia en un altar presidido por la Patrona de Murcia, que vestía para la ocasión un manto de seda blanca bordado con flores de colores, reflejo de un grabado del siglo XVIII y adornado a su vez por guirnaldas de flores naturales que recorrían toda su imagen. En la cabeza, una corona de plata del siglo XIX.

# Eucaristía

# «Guardar silencio es curativo en momentos de tensión»

El obispo de Cartagena recuerda tras el cruce de palabras con Vox que la misión de la Iglesia «es estar del lado de quien sufre, sin pedir el DNI»







El obispo se dirigió a los asistentes recordando que «venimos a despedirnos simbólicamente de la imagen de la Virgen María porque, aunque se vaya, sabemos que su calor permanece en nuestro corazón». Y animó a los murcianos a vivir este año con esperanza, «ya que así irá mejor» e, incluso, «puede que hasta llueva», dijo envuelto en resignación, recordando las pinadas secas que se ven en la subida del Puerto de la Cadena.

Durante la homilía pidió a la Virgen para que «atienda las plegarias y súplicas de sus hijos» y lanzó un mensaje para vivir las relaciones «lanzando fuera» todo aquello que les hace daño.

# Lorca Planes llama a vivir con esperanza y pide a la Virgen que «atienda las súplicas de sus hijos»

Muchos asistentes no perdían detalle del mensaje del obispo, tras el cruce de palabras protagonizado el día anterior por la Delegación de Migraciones de la Diócesis y los representantes de Vox sobre la postura de estos últimos en el tema de la migración. Las miradas también se dirigían al presidente de Vox y diputado de la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, que se encontraba presente entre las autoridades políticas.

Pero Lorca Planes sólo dijo que «María vivió en silencio y saber guardar silencio es curativo, especialmente cuando hay momentos de tensión».

Una vez terminado el acto y a preguntas de los medios el obispo sí que indicó que el comunicado hecho público el lunes para 'matizar' el primero lanzado por la Delegación de Migraciones de la Diócesis no es una caza de brujas ni pretende señalar a culpables, llamando a mirar más allá, ya que estamos ante una situación humanitaria que conlleva el sufrimiento de mucha gente. Ante esto, sí que apuntó que la misión de la Iglesia «es estar del lado de quien sufre, sin pedir DNI ni nacionalidad».

En el momento en que comenzaba a amanecer y las primeras luces el día se colaban por las vidrieras de la Catedral, pasadas las 7.30 horas, llegó el momento de dar la Comunión a los fieles, para lo cual veinte curas se movieron entre los asistentes para llegar a todos.

«Buena peregrinación. Buena peregrinación para toda la vida» fueron las palabras con las que José Manuel Lorca Planes dio por finalizado el acto y despidió a los miles de asistentes, quienes antes de salir disfrutaron del Himno a la Fuensanta entre gritos de «¡Guapa, guapa y guapa!», seguidos de vivas a la Virgen de la Fuensanta. ■

Publicidad 17



www.club-viajar.es

# Industria

# Críticas a la «falta de cualificación» entre las subcontratas de Navantia

El comité de empresa incide en la falta de unos 400 profesionales directos y considera que las negociaciones del convenio colectivo están estancadas

SALVADOR GONZÁLEZ

La alta subcontratación está produciendo «una pérdida generalizada de conocimiento». Así de rotundo se mostró ayer el comité de empresa de Navantia en Cartagena a través de un comunicado en el que incidieron en la necesidad de sumar 400 profesionales directos al astillero local para abarcar la carga de trabajo que actualmente tienen las instalaciones. Los trabajadores rompieron ayer un silencio que se prolongaba ya alrededor de dos meses, tras una última concentración a las puertas de la empresa pública a principios del mes de julio.

El comité critica que Navantia Cartagena ha comenzado un nuevo cuatrimestre «con una larga lista de reivindicaciones, necesidades e incertidumbres aún sin resolver», recordando que ya en noviembre de 2023 hicieron llegar a la empresa y al Ministerio de Defensa la necesidad de sumar más plantilla directa. Ya entonces hicieron hincapié en que la subcontratación supone «un perjuicio para la empresa, porque es necesario un alto grado de especialización y cualificación de la plantilla». Además, sostienen que la alta subcontratación «no parece poder llegar a suplir el déficit tecnológico, y la temporalidad de sus contratos hace que su eficacia sea del todo insuficiente».

Ahora, desde el comité de empresa ponen el foco en el Ministerio de Hacienda, puntualizando que el de Defensa «está apostando a favor de ayudar» al programa de los submarinos S-80, «uno de los más importantes en la actualidad para España». Y es que, el astillero depende de Hacienda directamente, por lo que exigen que la ministra María Jesús Montero visite las instalaciones cartageneras, como ha visitado «en estos últimos años otros astilleros y en especial a los de su tierra».

Los representantes de los trabajadores también reclaman que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) participe en la negociación del Plan Industrial, criticando que no se les ha presentado un plan estratégico con un plan de empleo que pueda ser consensuado con la parte social.

En cuanto a las negociaciones del nuevo convenio colectivo, afirman que desde la empresa siguen «dilatándolas, ofreciendo un alcance similar a la prórroga del I Convenio colectivo intercentros que fue rechazada por los trabajadores en julio de 2023». Entienden que esa oferta es «insuficiente».

# Ministra

## «Preocupación» por los «retrasos» en los submarinos S-80

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reiteró ayer en una visita a Cartagena su «preocupación» por los «retrasos» del programa de submarinos S-80. Así lo trasladó en una reunión técnica en la sede de Navantia, a la que acudió acompañada por la secretaria de Estado Amparo Valcarce. «Navantia ha presentado un nuevo calendario de fabricación y entregas de los modelos S-82, S-83 y S-84», indicaron fuentes del Ministerio, que añadieron que se trata de «un calendario que no diluye la citada preocupación por los retrasos».



# Municipal

# Una nueva estructura para mejorar la gestión y agilizar los trámites

Establecida la hoja de ruta para modernizar y simplificar los procesos administrativos

L. O.

La nueva estructura organizativa del Ayuntamiento ideada por la alcaldesa Noelia Arroyo celebró ayer una reunión para abordar los objetivos municipales tras la incorporación Brígida Sánchez como gerente municipal para mejorar la organización, simplificar los trámites y optimizar los recursos. «Con esta nueva figura se busca mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y que entre los diferentes departamentos haya mayor transversalidad y comunicación horizontal», aseguró Arroyo tras la reunión.

La alcaldesa recordó que esta

responsabilidad existe en otros municipios, por la Ley de Grandes Ciudades, y que en el caso de Cartagena, «he querido que lo desempeñe una funcionaria, jurídica de profesión, con una gran trayectoria y que conoce a todos los compañeros de la casa», de modo que pueda hacer «un seguimiento y análisis de todos los temas, con confianza y en el mejor clima de trabajo».

A.C.

La puesta en marcha de esta nueva estructura organizativa y de gestión municipal es un paso más del Consistorio que también ha puesto en marcha acciones para reforzar el área de contratación, con el objetivo de resolver en menos tiempo y con más seguridad, los contratos y proyectos que se quieren ejecutar en esta legislatura. «Además se ha avanzado en materia de patrimonio municipal y se han impulsado iniciativas para reforzar las áreas de eventos, cultura, turismo y deportes, así como la gestión de fondos europeos, para que se ejecuten en tiempo y forma», añadió Arroyo. ■



Reunión de la nueva estructura organizativa municipal.

La**Opinión** Miércoles, 18 de septiembre de 2024

«Excelente cocina y calidad». «Cenamos y es imposible que fuese mejor». «Trato de los camareros impecable, con buen servicio». «Despedida triunfal». Son solo algunas de las últimas reseñas que cualquier interesado puede consultar en internet sobre el restaurante Barrio de San Roque, en la calle Jabonerías de Cartagena. Uno de los más emblemáticos de la ciudad y que, si nadie lo remedia, cerrará sus puertas el próximo sábado 28, tras completar el servicio de comidas. Lo hará por la jubilación de su dueño, José Antonio Nieto, quien ha estado al frente del negocio junto a su mujer Ana María Martínez desde diciembre de 2000, cuando abrió sus puertas. Existen conversaciones que podrían dar sus frutos, pero eso ya es harina de otro costal. Para José, a partir del día 28 toca «vivir la vida».

Y es que, el 'alma mater' del Barrio de San Roque avanza que una vez eche la persiana dejará atrás el estrés del negocio para «pasar una tarde tranquilo con mi mujer, viendo una película en la televisión». Ésa es la definición de 'vivir la vida' de alguien que ha dedicado los últimos 24 años a sus comensales. «Algo tan simple como eso», dice José.

Ha escrito una carta de agradecimiento a toda la ciudad y a aquellas personas que a lo largo de todo este tiempo le han dado aliento y fuerza para seguir adelante, «en los buenos y los malos tiempos». Sobre los primeros, «muchos y muy bonitos»; sobre los segundos, tres claramente identificados. José se remonta a 2003 para hablar de la peatonalización, que si bien acabó asentándose en el día a día de la ciudad, los primeros meses fueron muy duros al cortar de la noche a la mañana el tráfico rodado por la zona. Recuerda también la crisis de 2007 y, sobre todo, la pandemia del coronavirus, que incluso le obligó a redefinir el negocio con una reducción del número de comensales y un trato aún más individualizado si cabe. El día a



José Antonio Nieto (derecha), del Barrio de San Roque, a las puertas de su local junto a su equipo.

# Despedida

El emblemático local de la calle Jabonerías cerrará sus puertas el próximo sábado 28 por la jubilación de su dueño, José Antonio Nieto, quien afirma que ahora le tocará «vivir la vida» junto a su mujer y los suyos

# Penúltimo adiós al restaurante Barrio de San Roque

SALVADOR GONZÁLEZ

día de cinco «compañeros de trabajo», su mujer y él mismo han conseguido hacer del Barrio de San Roque una referencia en la ciudad.

Aunque José se quita mérito, y al hablar del cambio que ha dado la hostelería en los últimos 24 años lo tiene claro: Magoga ha situado a Cartagena en el mapa. Y es que, para él, el restaurante de María Gómez y Adrián de Marcos «ha cambiado la vida gastronómica de la ciudad» con la consecución de su Estrella Michelín. «Ha sido una lanzadera, un antes y un después», afirma, rodeado de pegatinas de la afamada guía y de la Repsol que adornan la entrada del local desde 2014 por la calidad de su servicio y de su carta. La propia María participó ayer en un desayuno de despedida. También Félix Sánchez, del restaurante Columbus, «el decano del sector»; Ana Correa, presidenta de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC); Tomás Martínez Pagán, empresario y gurú gastronómico y social de la ciudad; y Manuel Ponce, amigo de José.

Lo que pase con el restaurante, los próximos días dirán. José tiene claro lo que hará junto a su mujer: «ahora iremos a daros el follón a vosotros», reza su carta de despedida tras agradecerle a su hijo Pedro haber sido su «guía, faro, acicate, ilusión y alegría». Y lo hará en las Islas Canarias, donde su vástago vive y donde seguirá «cocinando, sí, pero para mí y los míos».

Será a partir del próximo día 28. Mientras, los fogones del Barrio de San Roque siguen a máxima potencia para deleitar a los rezagados que aún no conocen el lugar y para que los más asiduos guarden ese sabor inconfundible de los profesionales que han creado gastronomía desde el número 30 de la calle Jabonerías durante los últimos 24 años. Una prueba: José se despedía de los invitados sobre las once de la mañana, mirando el reloj. El servicio de comidas arranca a las 13.30 horas.

# **Fiestas**

# Una campaña anima a reciclar vidrio en el campamento

L.O.

El Ayuntamiento y Ecovidrio han puesto en marcha una campaña de sensibilización para fomentar el reciclaje de vidrio durante las Fiestas de Carthagineses y Romanos. Se premiará a la tropa o legión que más vidrios acumulen en el campamenbto festero.





# Religión

## La Aurora será coronada el 1 de octubre

El patrimonio cultural y religioso de Lorca continúa creciendo y, una vez más, lo hace de la mano de la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora. Y es que las nuevas coronas de la Virgen y el Niño Jesús ya están en la ciudad, a la espera de ser impuestas en la Eucaristía de Coronación Litúrgica, que tendrá lugar el 1 de octubre, y que formará parte del programa de actos creado para las fiestas en honor a la Virgen de la Aurora.

Las nuevas preseas, sufragadas por los fieles –Virgen – y las hermanas Clarisas – Niño Jesús –, han sido elaboradas por el orfebre cordobés Raúl Cejas Pérez. **D.N.** 



# **Dispositivo**

# Más de medio millar de efectivos para garantizar la seguridad durante la Feria

Los efectivos estarán apoyados por más de 100 vehículos de seguridad y emergencias, además de drones y de la unidad equina de la Policía Local

DANIEL NAVARRO

600 efectivos y 100 vehículos. Estas son las cifras más significativas del dispositivo de seguridad especial que se desplegará en el municipio de Lorca con motivo de la Feria. El plan, que estará en funcionamiento de manera diaria entre el 20 y el 29 de septiembre para, según el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, garantizar «la tranquilidad de lorquinos y visitantes», era presentado este martes tras la celebración de la Junta Local de Seguridad.

A esta cita acudía la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara, además de los mandos y responsables de los distintos cuerpos que integrarán el dispositivo de vigilancia, seguridad y emergencias, además de otras áreas implicadas como el servicio eléctrico municipal, Limusa y Aguas de Lorca. Y es que a los efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y seguridad privada, Servicio de Emergencias Municipal, Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Cruz Roja y 061 habrá que sumar la presencia de varios drones y decenas de cámaras de seguridad.

Concretamente, el plan desarrollado contempla una mayor presencia en el centro urbano entre las 13 y las 20 horas; en el Coso de Sutullena los días de concierto, y entre las 18 y las 23:59 horas en el Huerto de la Rueda. Además, para



Presentación del dispositivo de seguridad para la Feria.

facilitar la movilidad en toda la zona, se han habilitado 24 zonas de aparcamiento y casi 9.000 plazas de estacionamiento en distintos puntos clave de la ciudad, como el aparcamiento gratuito del antiguo depósito municipal de vehículos o el centro comercial San Diego, además de los parkings subterráneos de Colón, San Vicente, Lorca Plaza y Pasarela; y otros más próximos al recinto ferial.

### La entrada se viste de gala

Una de las zonas donde más se controlará el tráfico será en la entrada al Huerto de la Ruda, donde casi 40.000 bombillas darán la bienvenida a propios y extraños. Así lo destacaba la edil de Festejos, Mari Huertas García, que presentaba esta incorporación a los festejos de la Ciudad del Sol junto al concejal de Servicios Industriales, Antonio David Sánchez.

Durante la presentación, García destacaba el gran colorido que aportará la instalación a la entrada a la feria, e indicaba que en ella figurarán elementos típicamente lorquinos como las torres del castillo, varios rayos de sol o el escudo de la ciudad. «La elección de estos elementos no es casual. Queremos que cada visitante, al ver la portada, sienta la alegría y el orgullo que tenemos todos los lorquinos durante estos diez días de fiesta», aportaba la responsable de festejos. El encendido de la portada de luces y la inauguración de la Feria será este viernes, 20 de septiembre, a las 21 horas en el Huerto de la Rueda, y seguidamente, tendrá lugar el concierto de Depol a las 22.30 horas. ■

# Delegación del Gobierno

# El Palacio de Justicia, a finales de 2025

Durante su visita a Lorca, la delegada del Gobierno expresaba que las obras del Palacio de Justicia «avanzan a buen ritmo», señalando que lo más probable es que se cumplan las previsiones y las mismas estén finalizadas en el segundo semestre de 2025. «Será un avance enorme de cara a la optimización de recursos judiciales de Lorca», abundaba, expresando además que a nivel regional el Estado está invirtiendo 110 millones de euros con el objetivo de modernizar las sedes judiciales.

# «Espero que en breve esté en marcha el trayecto Pulpí-Águilas»

Otro de los temas desarrollados por Guevara era el estado de las obras del Corredor Mediterráneo. En este sentido, Guevara recordaba que todos los tramos entre Murcia y Almería se encuentran «en ejecución o en proceso de licitación», con la excepción del ramal de unión Pulpí-Águilas. «Es lo único que nos queda y espero que en breve esté en marcha», señalaba. En cuanto a la fecha de finalización de las obras, la delegada no se atrevía a dar ninguna.

# Reconocimiento a Emergencias

Las actuaciones del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Lorca tras los trágicos terremotos de mayo de 2011 le valían al mismo reconocimiento a nivel estatal. Concretamente, se trata de la Medalla al Mérito de la Protección Civil con distintivo rojo, que entregaba la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones en las instalaciones del servicio, situadas en el Centro Integral de Emergencias y Seguridad.





Foto de familia durante la presentación del cartel y el programa.

# Molina de Segura

# Moros y Cristianos tomarán las calles a partir del lunes

Las celebraciones culminarán el 6 de octubre y contarán con actos como el Gran Desfile

L.O.

Molina de Segura presentó ayer su programa de las Fiestas de Moros y Cristianos 2024 en rueda de prensa, en la Sala Nonagonal del MUDEM, por el alcalde, José Ángel Alfonso, el concejal de Fiestas Locales, Juan de Dios García, y el presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Molina de Segura, José Antonio Rodríguez Ortiz.

Como imagen del cartel se utilizará la fotografía *Dos Culturas*, de Carmen María Miñarro.

Las Fiestas comenzarán el próximo día 23 de septiembre y culminarán el domingo 6 de octubre. Contarán con un amplio programa de actos y actividades, como el pregón, a cargo de Antonio Liza; la Embajada Entrega de Mulinat As Sikka, escrita por Paco López Mengual, colaborador de La Opinión, y dirigida por Joaquín Lisón, que este año, por primera vez, se representará en el Teatro Villa de Molina, con acceso libre hasta completar el aforo; la Procesión de las Antorchas; la Ofrenda Floral a su patrón San Vicente Mártir o el Gran Desfile, con salida desde la rotonda del Barrio de Fátima.

Otras actividades serán la conferencia 'Episodios Históricos de Molina de Segura, María Quesada, Señora de Molina', impartida por María Martínez Martínez; la visita a la Residencia de Personas Mayores del Barrio de Fátima, la donación de sangre, o las convivencias festeras, entre otras.

# Violencia de género

# Campaña 'Infórmate' en las fiestas de Santomera

E.P.

El Ayuntamiento de Santomera pondrá en marcha durante las fiestas patronales del municipio la campaña 'Infórmate', realizada de forma transversal desde la Concejalía de Educación y Sanidad y la de Fiestas, Juventud, Mujer e Igualdad.

El Consistorio centra esta iniciativa en los problemas que existen con el respeto hacia la mujer y en la importancia de la prevención y la información, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Por ello, instalará un punto informativo en los centros de Educación Secundaria y en los principales recintos festeros, como la Zona Güertana, y durante las noches de mayor afluencia de público joven se informará sobre los recursos disponibles para la prevención de la violencia de género.





Protesta frente al Palacio de Justicia contra la rebaja de pena a los empresarios acusados de prostituir a menores.

# Algunas preguntas para la justicia

Siempre creí en la justicia, pero en los últimos tiempos me lo están poniendo muy difícil

LO VEO ASÍ

PITY ALARCÓN

Me incorporo a esta sección después de un tiempo de intentar alejarme de todo lo noticiable, sin conseguirlo (demasiado ruido a nuestro alrededor), y me incorporo cuando sobre el tapete de la infor-

mación destaca un tema (que escandaliza a la sociedad y que debería de avergonzar a la justicia), que nos habla de que han sido librados de penas de cárcel, por abusar de menores, un grupo de empresarios murcianos. Personajes que solamente pueden despertar las náuseas, el asco y la vergüenza de los ciudadanos ante la falta de escrúpulos de estos sujetos, junto a resoluciones judiciales que provocan el asombro de esos ciudadanos y la desazón que produce todo lo que es difícil de comprender. Y esto, es muy difícil de entender.

Ya sé, ya se ha dicho todo sobre el tema. Y este artículo no amplia datos sobre la vergonzosa información de hombres, con mucha capacidad económica y nula moral, que pedían «carne joven y nueva», en el colmo de la degeneración. No, este artículo no amplia datos, porque todo está dicho. Pero no puedo dejar –imposible hacerlo– de mostrar mi incomprensión, y mi tristeza también, ante el funcionamiento de la justicia en Murcia.

Y digo «en Murcia», porque es aquí, también, donde hace un tiempo se daba a conocer una sentencia sobre la violación llevada a cabo por un ser despreciable sobre su sobrina de seis años. Y como este depredador sexual no tenía antecedentes penales, y la justicia, como en el caso de ahora, se pronunciaba tarde, pues con seis mil euros de indemnización a los padres de la niña, este personaje quedaba sin pena de cárcel. Dispuesto a continuar mostrando su perversión sexual con otras menores.

La justicia no puede parecer justa si sus resoluciones provocan el escándalo en la sociedad a la que han de servir. La justicia no puede parecer justa si sus resoluciones tardan, años y años, hasta provocar la puesta en libertad de los delincuentes, sin poderlos condenar porque el tiempo jugó a su favor. La justicia no parece ser justa si la investigación de la causa se dilata en el tiempo, y a la hora de dictar

> condena, se aplica la atenuante de dilaciones indebidas. Como marca la ley, es verdad, pero, quizás, tendrían que revisar la ley y, sobre todo, reflexionar sobre el tiempo que los jueces y magistrados tardan en pronunciarse sobre algo tan grave.

Siempre creí en la justicia, pero en los últimos tiempos me lo están poniendo muy difícil. Años de espera para poner en marcha el Consejo General del Poder Judicial, ante la incapacidad de los partidos para llegar a un acuerdo, pero ante la comodidad también (los sueldos son

muy tentadores) de los jueces que formaban parte del anterior Consejo, que en ningún momento «amagaron» con marcharse para presionar a los partidos. Cosas que vienen a mostrarnos que los jueces son humanos (a veces demasiado humanos), y que como tales, tienen flaquezas que les hacen olvidarse de su alta magistratura. Del ejemplo que deberían de transmitir a la sociedad, porque todos los trabajos no son iguales: el mundo de la magistratura ha de preocuparse más por mostrar ciertos valores.

¿De verdad, los jueces, los fiscales que han intervenido en este caso no sienten que algo no hicieron bien? ¿De verdad basta con dejar transcurrir el tiempo para que unos despreciables depredadores sexuales se puedan ir «de rositas», sin pagar por lo que han hecho? ¿De verdad los que han de impartir justicia no piensan más allá de lo reglado, de lo reglamentado (lo digo por lo del tiempo) para decidir las sentencias? ¿De verdad en la justicia jueces y fiscales no han de poner el corazón, sí, el corazón, en lo que hacen?

¿De verdad la justicia no está a tiempo de enmendar este tremendo error?

# Lo que diga Mario Draghi



**UNIÓN EUROPEA** 

VALENTÍ PUIG

El recurso tecnocrático de pedir muchos informes tiene plena lógica incluso cuando, como ocurre en los despachos de Bruselas, más bien parece ser un elemento de dilación, como la excusa propia de quien no quiere decidir. Que el informe sea de Mario Draghi es otra cosa. Ya no se trataba de buscar a alguien que definiera el siglo XXI como el siglo de Europa, ni que formulase una vez más la paz perpetua. Desde la crisis del euro, Draghi mantiene el aura del pragmático con objetivos sólidos, con la destreza de operar con realidad y no con abstracciones. Aún queda por ver qué porcentaje de las propuestas de Draghi acaba desplazándose a la acción.

Ha llegado al escenario europeo el informe Draghi, después de las euroelecciones, a la espera de quien se siente en el Despacho Oval y con China apretando las tuercas del comercio mundial. Dada la sobreabundancia retórica, Draghi ha aplicado su astucia a una redacción clara, sintética, como una lección de habilidad maquiavélica pasada por el tamiz corrector del europeísmo institucional. Ya no basta lamentarse por el Brexit, el covid, Ucrania o las crisis migratorias. Únicamente cuatro universidades europeas están en el ranking de las primeras 50 del mundo. Draghi añade: la Unión Europea solo tiene tres instituciones de investigación científica entre las 50 mejores del mundo.

Draghi propone cosas tan normales como de difícil concreción. El lema es ser más competitivos, porque ahí están EE. UU. y China. Para ser competitivos hay que podar la hiperregulación, conjugar política climática con reindustrialización -coches-, tomarse en serio la defensa de Europa -es decir, el gasto en defensa-, integrar energías limpias como la nuclear, impulsar los semiconductores, acotar el Green Deal, consolidar el suministro energético, extender la transición digital, persistir en las prioridades y no andarse por las ramas, porque EE. UU. ha crecido dos veces más. Ni los unicornios tecnológicos se quedan en Europa ni se crean grandes empresas. Queda en el aire unificar los mercados de capitales. El propio Draghi reconoce que se trata de un Plan Marshall triplicado. Y añade: «Lo hacemos o es una lenta agonía». Al cuantificarlo, habla de 800.000 millones de euros al año, al modo de los fondos Next Generation. Esa es la prosa de Draghi, porque la situación no es para más lírica europeísta. Draghi habla claro: explica a la gente de la calle que hay que cambiar porque perdemos poder adquisitivo, es necesario poder defenderse cuando alguien ataca y urge recuperar nivel educativo.

Quién sabe cómo los poderes europeos llevarán a la práctica el informe de Draghi. Alemania parece reacia, de entrada. Para bien y para mal, la iniciativa depende de un sistema de toma de decisiones poco expeditivo, con una institucionalidad a veces bizantina. Por eso aún no está escrito el gran informe sobre la urgencia de una definición geopolítica de la Unión Europea. Por ahora se trataría de condensar potencia económica para tener mucho más peso geo estratégico. Eso es poco probable, pero no imposible. El requisito fundamental es tener conciencia estratégica. ■

Valentí Puig es escritor y periodista

Opiniones | 23 Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### PABLO GARCÍA Y ROGELIO ROMÁN



Miel, limón & vinagre

# Michel **Barnier**

DE FRANCIA

Por fin terminaron los conciliábulos interminables, los contactos subterráneos, las negociaciones exasperadas y hasta los cursis Juegos Olímpicos de París y el presidente Macron pronunció el nombre del afortunado mortal. Michel Barnier sería el primer ministro, al cabo de dos meses de celebrada la segunda vuelta de las elecciones legislativas que había ganado una amplísima coalición organizada para detener en seco el crecimiento de extrema derecha. La izquierda -demostrando su enésimo despiste-se quedó estupefacta. Francia Insumisa fue la primera que proclamó que Macron le había robado los votos a la izquierda para designar como primer ministro a un político de la derecha más añeja y despiadada. Aquí, en España, el analfabetismo político imperante llevó a egregios tarados progresistas a hablar de golpe de Estado. El artículo 8 de la Constitución francesa otorga al jefe de Estado la potestad de nombrar primer ministro, sin más matices ni requisitos. Se entiende que el presidente de la República intentará elegir a un diputado capaz, solvente, con hechuras de liderazgo y que ofrezca ciertas garantías de estabilidad guberna-

mental. Pero no existen requisitos.

Con su histrionismo habitual Mé-

lenchon, que había exigido la púr-



POR ALFONSO GONZÁLEZ JEREZ

# pura ministerial, denunció que el

Quizás no sea así. Macron es un socio liberal, un derechista moderado en casi todo, y se ve incapaz de transar los límites de un acuerdo programático con una izquierda ligeramente radicalizada cuyas exigencias significarían aumentar más de 90.000 millones de euros el gasto público en cuatro años, cuando Francia está obligada, por sus compromisos con la UE, en disminuir su gasto público un 30% en 2025 para aliviar una deuda nacional que ya supone casi el 111% de PIB anual. Cualquier candidato de la Francia Insumisa o del PSF levantaría el rechazo guerrillero de los ultraderechistas de Reagrupamiento Nacional y sus satélites. Y así aparece Michel Barnier, un conservador prototípicamente francés nacido en una pequeña ciudad de Auvernia con una larga carrera política a sus espaldas y particularmente apreciado en las élites empresariales francesas y en el servicio diplomático. Como buen burgués de derechas, sin embargo, tiene una característica que le distingue: la preocupación

de los ultras de Le Pen.

presidente de la República buscaba el apoyo y la comprensión

y la ocupación sobre la perspectiva europea y mundial. Dos veces ministro (de Agricultura y Pesca y

de Asuntos Exteriores), dos veces comisario de la UE (de Política Regional y de Mercado Interior y Servicios), Barnier puede ser un

patriota francés, pero no es un

provinciano. Está convencido de

que la libertad, la igualdad y la

fraternidad solo pueden conse-

El recién nombrado primer ministro de Francia, Michel Barnier, al llegar a la ceremonia de proclamación en el Hôtel de Matignon de París, el 5 de septiembre

# Libertad, igualdad, derechosidad

Stéphane de Sakutin / Efe

guirse desde el conservadurismo renovado y la unidad europea. Barnier es un negociador hábil, talentoso y de una extraordinaria paciencia que concilia con una tozudez en la defensa de lo esencial. Rigor y flexibilidad y si la negociación se paraliza, vuelta a empezar. Por eso la Comisión le encargó una labor de una espantosa complejidad: negociar el Brexit con el Reino Unido. Es lo que Macron anhela: un premier que no irrite ni asuste a los ultras y que pueda convencer a los socialistas y otras facciones templadas del Frente Popular en un mínimo paquete de reformas para los próximos tres años Una síntesis imposible, pero Barnier ha asumido el encargo. Entre sus muchas condecoraciones está la Gran Cruz de la Orden de las Is-

> do se aprobó el memorándum común sobre las regiones ultraperiféricas de la UE incorporado en la Constitución europea de 2003. Las RUP no se hubieran materializado y reconocido sin la labor -de nuevo orden, diálogo, negociación- de Michel Barnier y todos los políticos con más de veinte años de ejercicio en Canarias lo recuerdan con respeto y agradecimiento. ■

las Canarias. Bajo su comisaria-

24 | Opiniones

Miércoles, 18 de septiembre de 2024 La Opinión

# Vivienda: ¿derecho o bien de mercado?



Cualquiera nos dirá que la vivienda es un problema en España y, por supuesto, también en nuestra Región. No obstante, hay un debate previo a esta consideración que deberíamos aclarar: ¿la vivienda es un derecho o un bien de mercado? De la respuesta dependerán las medidas aplicadas para abordar el mencionado problema.

Si acudimos a la CE, el artículo 47 no deja lugar a dudas: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

Efectivamente, se trata de un derecho, y son las Administraciones públicas las que deben asumir la obligación de hacerlo efectivo. Estas premisas no deberíamos obviarlas nunca cuando hablemos de vivienda.

Desde esta perspectiva, ¿cómo explicas, Fernando, que las viviendas protegidas en nuestra Región, financiadas con Planes Estales de Vivienda y planes autonómicos, sean el 2,23% (311) del total de viviendas iniciadas y terminadas en la última década, mientras a nivel estatal representan el 12,3% (86.539)? O, dicho de otra forma, ¿cómo explicas que en la Región de Murcia solo se construya el 0,36% del total de las viviendas protegidas del conjunto de España en los últimos diez años?

Te adelanto dos posibles explicaciones, aunque tú ya las sabes, Fernando. Una: el PP, partido tan constitucionalista, defiende, en la práctica (también en la teoría) que la vivienda es un bien de mercado y, por tanto, atañe solo tangencialmente a las Administraciones públicas. Dos: tu gobierno es un pésimo gestor. Pondré solo un ejemplo con la gestión del Programa de fomento del parque de vivienda destinada al alquiler, programa incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Este programa contaba con una financiación de 13,8 M para todo el periodo (10 M Ministerio y 3,8 M CARM), la Consejería de Fomento hizo dos convocatorias con sendos presupuestos de 5,3 M y 1,6 M respectivamente, la última se anuló por finalización del PEV y la primera solo ejecutó 1,4 M, el 10% del presupuesto total.

Con este panorama, causa indignación oír a García Montoro tratar de justificarse ante los reproches del CES en esta materia. Soluciones hay, pero no dentro de tu esquema. Además de la colaboración privada, y con mayor motivo, si esta no se pone al servicio de la Administración, existe la promoción pública.

Europa Press / Presidencia de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

# Dictadores macocos

Los gobiernos unipersonales no tienen muy buena prensa, pero esto no es una noticia, porque la semántica ya nos refiere connotaciones peyorativas. Tirano proviene del griego y viene a ser sinónimo de rey, gobernante solitario. Pero el significado pronto se asoció al usurpador del poder o a quien lo ejercía despóticamente. Ergo, Tyrannosaurus rex es un pleonasmo que denomina al más terrorífico dinosaurio.

La dictadura era una magistratura excepcional en la República romana. El dictador era nombrado por un plazo máximo de seis meses para solucionar una grave crisis. Cincinato es el paradigma: nombrado para combatir la invasión de los ecuos y los volscos, los senadores comunicaron su nombramiento cuando estaba arando su campo. Seis días después, tras alcanzar la victoria, se despojó de la toga orlada de púrpura y regresó a su arado. Sila, en cambio, fue nombrado dictador para poner fin a una guerra civil; excedió el límite de su mandato para acabar con todos los partidarios de Mario, confiscar sus bienes y devolver el poder de la República a los oligarcas. Después de su renuncia, ningún dictador lo hizo.

La cuestión de si Maduro es o no un dictador no llega a discusión bizantina, porque los dictadores se reconocen por lo que son, no por lo que dicen ser. Ni siquiera es menester que publique los resultados electorales, porque su elocuencia en los calificativos que da a sus opositores lo califican a él mismo. Pero otra cosa es que se le reconozca como tal. Puede hacerlo una persona, incluso un partido opositor, pero pretender que lo haga un Gobierno o una insti-



**PASADO A LIMPIO** 

MIGUEL ÁNGEL ALCARAZ CONESA

tución de la UE es un ejercicio análogo al filibusterismo parlamentario.

Por imperativo constitucional, el Gobierno dirige la política exterior del Estado. Forma parte de sus competencias esenciales. Responderá ante las Cortes de su gestión política, porque estas pueden controlar su ejercicio, pero no sustituirlo. Entre sus deberes, debe estar el exacto conocimiento de los intereses que hay en juego en Venezuela. La cautela y la prudencia debe ser la norma con un país hermano, por muy impresentable que sea su gobernante. El sigilo con que se llevó a cabo el asilo de González Urrutia es prueba del 'savoir fair' del cuerpo diplomático español. Pese a quien pese, Zapatero ha sido una pieza clave en la negociación para 'salvar al soldado Ryan'. No podemos pedir a otro que se juegue la vida, por mucho que haya podido ganar las elecciones. A falta de una verificación del resultado, que probablemente nunca se produzca, ningún país serio va a proclamarle vencedor, sobre todo después de lo sucedido con Juan Guaidó.

Maduro tiene el poder, y da igual quién haya ganado las elecciones, porque él sigue siendo el rey -que diría Ataualpa Yupanqui- y González Urrutia solo una piedra en el camino. Además, se ha exiliado; que le vaya bonito, dice Maduro. ¡Chévere! debió decir.

'Macoco' es el término que utilizamos en Murcia para la fruta madura en exceso. En Colombia, es el machete cuya hoja se ha desgastado. El sátrapa venezolano -otro término peyorativo para referirse al déspota- nunca ha sido más excesivo en sus rocambolescas y ridículas arengas. Si una cosa estuvo siempre clara en la izquierda con respecto a los líderes revolucionarios, es que debían tener un cierto nivel. Fidel Castro fue un paradigma, pero fue el último, antes de ser dinosaurio. Maduro, como Ortega, podrá ser incluso más tirano, con la más execrable connotación del término, pero quienes han traicionado los ideales de todos aquellos que lucharon para conseguir un gobierno más justo para el pueblo, no son dignos de los ideales que en algún momento lideraron.

En la dualidad de significados de macoco, el cacique venezolano puede caer como la fruta, pero puede herir como un machete mellado y oxidado. González Urrutia podría ser el presidente de una nación vocacionalmente democrática, pero también podría pudrir sus huesos en un presidio infecto. Como Arquíloco, el soldado poeta que perdió su escudo símbolo de valentía-, pero salvó la vida y pudo seguir luchando. Su victoria no ha sido en las elecciones, que probablemente ganó, sino haber dejado en evidencia a Maduro. Ese ha sido su triunfo. Ahora, en el exilio, despojado de su toga praetexta, puede volver a su arado como Cincinato, con la satisfacción del deber cumplido. ¡Chévere! ■

# El plan de regeneración democrática

# El Gobierno plantea un registro de medios, más controles y una comisión antibulos

La Moncloa se da tres años para implementar las medidas • La reforma de la 'ley mordaza' se limita a la propuesta que tumbó el Congreso

IVÁN GIL Madrid

El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros su plan de regeneración democrática con reformas que van desde la ley de publicidad institucional hasta del Código Penal para profundizar en la transparencia tanto de los medios de comunicación como de las administraciones públicas. La intención es abrir ahora el debate con los socios con el objetivo de implementarlo en los «tres años que tenemos por delante de legislatura», según explicó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el Consejo de

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, lo calificó como un «primer paso» y apeló a los grupos parlamentarios para «concretar medidas que a partir de hoy ponemos al servicio de las Cortes Generales para abrirlo a la aportación y al debate».

### Ley de secretos oficiales

El documento de 31 puntos cuenta con medidas concretas, pero también «compromisos» sin desarrollar a la espera de negociar con los grupos, como la reforma de la ley de secretos oficiales. La reforma de la ley mordaza se limita a la propuesta que ya hicieron PSOE y Sumar y que tumbó el Congreso. No se incluyen por tanto algunas de las exigencias de ERC y EH Bildu para dar su visto bueno, como la prohibición de las pelotas de goma o las devoluciones en caliente.

Más concreción ofrece el plan a la hora de regular y limitar la publicidad institucional de los medios, así como para hacer públicos los datos sobre los propietarios de los medios y sus accionistas. Para ello se reformará la ley de publicidad institucional y se darán funciones de regulación, registro y capacidad de sanción a la CNMC. De este modo se creará un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben.

Se trata de este modo de aplicar la ley de libertad de medios de comunicación de la UE. En base a ella, otro de los objetivos busca



Pilar Alegría, Félix Bolaños y Ernest Urtasun llegan a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ayer.

# Reacciones

# Rechazo total del PP y apoyo condicionado de Podemos

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, compareció ayer ante la prensa a la vez que el

PILAR SANTOS ANA CABANILLAS Madrid ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, esbozaba en la Moncloa el Plan de acción por la democracia del Gobierno. Pese a ad-

mitir que no conocía el contenido de la iniciativa, Tellado, en línea con lo que ha hecho su partido estas últimas semanas, despreció el plan, que calificó de «degeneración», y anunció que su partido está preparando el suyo propio «para defender la independencia de los medios de comunicación». Su idea es llevarlo a la comisión Constitucional del Congreso próximamente.

«Si hay una máquina del fango contra la que hay que luchar, es precisamente la que maneja Pedro Sánchez», lanzó Tellado, uno de los portavoces más mordaces de Alberto Núñez Feijóo. Para el portavoz del PP en la Cámara baja, el «déficit democrático en España no lo tienen los medios de comunicación, lo tienen Sánchez y su Gobierno».

Por su parte, antes incluso de que el Plan de Regeneración viera la luz tras el Consejo de Ministros, Podemos ya rebajaba las expectativas de Pedro Sánchez sobre su voto favorable. El partido morado, que ha abierto este curso con una estrategia de desgaste hacia el Gobierno, advirtió que sólo apoyará este paquete de medidas aprobado ayer por el Gobierno si incluye las propuestas de la ley de medios que presentó en mayo, donde se señala directamente a los periodistas y se les obliga a publicar declaraciones de intereses en el mismo régimen que se aplica a los diputados del Congreso.

Así lo advirtió el diputado Javier Sánchez Serna en rueda de prensa en la Cámara baja, donde condicionó su apoyo al plan de Sánchez a que incluya sus propuestas. «Sin esas medidas de regeneración, este plan va a quedarse vacío y no podrá contar con el voto favorable de Podemos», afirmó.

«garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad» y que no se puedan así «financiar pseudomedios que promuevan fa-ke news». Se creará además una comisión en el Congreso sobre bulos para analizar la desinformación y sus consecuencias.

El Ejecutivo propone por otro lado una «reforma integral» del Código Penal sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión. «En el desarrollo que haremos de la ley llegaremos a la regulación específica», explicó el titular de Presidencia y Justicia, sin concretar si incluirá la despenalización de los delitos de injurias a la Corona.

Dentro de la estrategia de gobierno abierto, el Ejecutivo prevé crear la Autoridad Independiente de

Se trata de aplicar la ley de libertad de medios de comunicación de la Unión Europea

El Ejecutivo pretende la obligatoriedad anual del debate del Estado de la nación

Protección del Informante y hacer obligatoria la rendición de cuentas obligatoria a todos los gobiernos, «para conocer cómo se cumplen los programas de gobierno».

### Debates electorales

La reforma de la ley electoral se centra en la propuesta del Gobierno de hacer obligatorios los debates electorales y la publicación de 
todos los microdatos de las encuestas electorales. El Ejecutivo 
pretende además reformar el reglamento del debate del Estado de 
la nación para que sea obligatoria 
su celebración todos los años. Desde que Pedro Sánchez llegó a 
Moncloa en 2018, solo se ha celebrado uno de estos debates sobre 
política general. En julio de 2022.

El plan del Ejecutivo propone reformar las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación. Normas que según argumentó Bolaños están desactualizadas, al estar redactadas respectivamente en el año 82 y 84, y que no concebían las «difamaciones que se producen» en el actual ecosistema mediático. Sin estar redactada la propuesta del Gobierno, el ministro de Presidencia y Justicia avanzó que su objetivo pasa por «garantizar que los tribunales den una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación en cualquier medio o pseudomedio». ■

# Congreso de los Diputados

# Junts deja otra vez a Sánchez sin mayoría y tumba la ley del alquiler temporal

Los siete diputados catalanes cambiaron por sorpresa su voto en el último momento

ANA CABANILLAS Madrid

Junts exhibió la fuerza de sus siete diputados en el Congreso e hizo descarrilar por sorpresa la mayoría parlamentaria que sostiene a Pedro Sánchez esta legislatura. El partido independentista había anunciado que se abstendría ayer a la ley de alquiler temporal provocando una votación ajustadísima que obligó a todos los miembros del Gobierno a acudir a votar, pese a que algunos de ellos como Pedro Sánchez o Yolanda Díaz no lo tenían previsto. Pero los independentistas cambiaron su voto dos minutos antes de la votación y tumbaron la tramitación de la norma, que había presentado el socio minoritario del Gobierno, Sumar, junto a otros socios de investidura (Podemos, ERC y Bildu).

El resultado previsto en un primer momento, contando con la abstención de los independentistas, era de 172 votos a favor y 171 en contra. Todos los diputados se movilizaron para acudir a votar poco antes de las nueve de la noche. La vicepresidenta segunda acudió a la Cámara con su hija. Junts había trasladado tanto a Sumar como a Moncloa que permitiría con su voto la tramitación de la ley de alquiler temporal, que buscaba desincentivar este tipo de arrendamientos para promover el alquiler a largo plazo.

Pero, ya con Sánchez sentado en su escaño, Junts les informó de que cambiaba su voto hacia el no, uniendo sus votos a PP, Vox y UPN y resultando la votación final con 178 votos en contra y 172 a favor. Un movimiento que fue una demostración de su peso parlamentario y toda una amenaza al Gobierno de coalición. Los siete votos de Junts se apartan de la mayoría de investidura una vez más, tras el boicot emprendido por los posconvergentes a raíz del pacto entre PSOE y ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat.

### Malestar entre los socios

En las filas socialistas hay sorpresa por el giro de guion de Junts. No es la primera vez que el partido de Carles Puigdemont hace evidente la necesidad de Sánchez de contar con sus apoyos, pero sí ha sido la ocasión que más lejos ha llevado su órdago. En julio, Junts trasladó al Gobierno que permitiría aprobar la senda de déficit que después tumbó en el Congreso. Unió después sus votos al



Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, ayer en el Congreso durante la votación de la norma.

Sumar, el impulsor de la norma, acusó al partido de Puigdemont de incumplir su palabra

PP para tumbar la ley de extranjería y la semana pasada volvió a abandonar a mayoría de investidura para permitir que el Congreso reconociera a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

En esta ocasión, por el cariz de la norma y el cambio de última hora ha sentado especialmente mal, sobre todo en Sumar, el impulsor de la norma. Los ánimos estaban caldeados al concluir la sesión parlamentaria. «No tienen palabra, nos han engañado», defendían diputados de Sumar. «Han hecho venir al presidente del Gobierno para esto», resumían. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, acusó a Junts de incumplir su palabra. «Teníamos acuerdo con los grupos parlamentarios y los números para acabar con los abusos en el alquiler de temporada. (...) Junts incumple su palabra y elige a los especuladores», denunció en redes.

Otro de los socios en cargar contra Junts fue ERC, que le acusó de ir «en contra de la gente y de garantizar una vida digna». «No es normal que un grupo que se llama socialdemócrata no vea la emergencia habitacional. Esto va de dinero, de quién manda, es evidente que son ellos», defendió la diputada republicana Pilar Vallugera.

Desde Junts defendían su posición, asegurando que la ley de alquiler temporal era «infumable» y asegurando que a tras escuchar el debate, que había concluido cuatro horas antes de la votación, se había decidido la posición. Sobre por qué esperar hasta el último minuto para anunciar su voto definitivo,

Jesús Hellín / Europa Press

fuentes de la dirección parlamentaria de Junts aseguraban que «el partido está en Catalunya» y que la formación «debate», tratando así de justificar su cambio de posición.

Jesús Hellín / Europa Press

El secretario general de Junts, Jordi Turull, argumentó que la abstención de Junts en un primer momento impedía que la norma se tramitara y que habían sido «otros partidos», en referencia al PNV, que finalmente apoyó la medida, habían «cambiado» el escenario. «Junts no será el partido que facilite una ley que invade competencias a Cataluña. Saben que es una línea roja», defendió Turull en un mensaje en las redes sociales.

Ya durante el debate parlamentario, Junts exhibió una extrema dureza hacia la proposición de ley, y su diputada Marta Madrenas afirmó que solo empeora la situación y que «son propuestas populistas que dan esperanzas pero que acaban provocando que cada vez haya menos pisos de alquiler». ■

# Consejo de Ministros

# El Gobierno recupera al frente de la Guardia Civil a Mercedes González

La diputada socialista ya había ocupado el cargo durante tres meses el año pasado

IVÁN GIL Madrid

El Consejo de Ministros nombró ayer a Mercedes González como nueva directora general de la Guardia Civil. Un cargo que ya ocupó durante apenas tres meses, entre marzo y junio del pasado año. Entonces sustituyó a María Gámez y abandonó el cargo poco después, para presentarse en la lista del PSOE a las elecciones ge-



Mercedes González, ayer, en el Congreso de los Diputados.

nerales del pasado año. Ayer se hizo efectiva su renuncia del acta en el Congreso. González aprovechó la reunión del pasado lunes de la interparlamentaria del PSOE, presidida por Pedro Sánchez, para despedirse de sus compañeros de grupo, según fuentes presenciales. Mercedes González fue delegada del Gobierno en Madrid entre 2021 y 2023.

González sustituye al frente de la Guardia Civil a Leonardo Marcos, que según fuentes de Interior presentó su renuncia al cargo a petición propia, «por motivos personales». El pasado día 12 trasladó su intención de reincorporarse al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. El Gobierno recupera así como directora general de la Guardia Civil a un perfil político. González no solo salta desde el grupo socialista, sino que sigue siendo secretaria general del PSOE en la capital.

Desde Interior relativizan el perfil político de González al destacar la «absoluta neutralidad» del Cuerpo y «su trabajo permanente en la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en el marco del ordenamiento jurídico y, como policía judicial, en las investigaciones que les son encomendadas».

# Crisis bilateral

# Maduro acusa a los dos españoles detenidos de «mercenarios y terroristas»

El presidente de Venezuela sostiene que los dos arrestados formaban parte de un supuesto plan contra el madurismo • El ministro del Interior del país caribeño afirma que el CNI «depende de la CIA»

ABEL GILBERT Buenos Aires

Venezuela insistió en calificar de «mercenarios» a los españoles Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, arrestados el pasado fin de semana a 700 kilómetros de Caracas. El propio presidente Nicolás Maduro tomó la voz cantante de esta afirmación y los calificó de «turistas pacíficos que venían a poner bombas y a matar». Maduro habló después de que el Ministerio español de Asuntos Exteriores hiciera público su reclamo a las autoridades venezolanas para que aporten «información oficial y verificada» sobre Martínez Adasme y María Basoa, así como que se expliquen los cargos de los que se les acusa».

El mandatario se presentó en su programa televisivo Maduro+ junto con el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien se puso al frente de la política de endurecimiento frente a la oposición. Según el presidente, «la reacción inmediata en los medios españoles fue defensiva» y, «de manera sorprendente, ya estaban preparados para sacar su relato» de refutación a las autoridades venezolanas. Han tenido «un relato para conspirar y otro cuando caen para victimizar a los asesinos. Ya tenían unos audios supuestamente de los progenitores de estos terroristas que estaban de vacaciones».

## «Han confesado»

Ahora, añadió con ironía, «resulta que eran unos buenos muchachos que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana». Sin embargo, «la inteligencia venezolana descubrió el plan, los capturados han confesado, tenemos plena prueba, todo viene a confirmar lo que venimos denunciando».

Cabello aseguró que el hotel donde se alojaron los españoles en Colombia fue gestionado por un venezolano implicado en un asesinato en el estado de Zulia. El ministro descartó que ambos estuvieran de vacaciones. «En Europa terminaron hace rato. Difícilmen-



Edmundo González y Alberto Núñez Feijóo, al llegar a una reunión en el Congreso de los Diputados, ayer.

Votación dividida. Polémica sobre el reconocimiento

# El PP lleva al Parlamento Europeo una resolución sobre Edmundo González

El PP ha llevado hasta el Parlamento Europeo la polémica por el reconocimiento como presidente elec-

LAURA PUIG Estrasburgo to del opositor venezolano Edmundo González Urrutia que ha crispado la política española desde que el Congreso sacó adelante

con los votos de los conservadores, Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria una iniciativa para instar al Gobierno a adoptar esta medida. El PP tiene previsto presentar en la Eurocámara una propuesta de resolución 
tras el debate de ayer sobre la situación en Venezuela 
y la respuesta de la UE que presumiblemente recorrerá en Estrasburgo el mismo camino que en Madrid. El 
texto, que se votará en el pleno el jueves, reconoce a 
González como «el presidente de Venezuela legítimo

y elegido democráticamente» e insta a los 27 estados miembros a hacer lo mismo. Los grupos tienen hasta las 12 horas de hoy para presentar las propuestas de resolución sobre este tema. La decisión de los conservadores provocó que los socialdemócratas, liberales, verdes y la izquierda se desligaran de la propuesta de resolución y abandonaran la mesa de negociación.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió ayer con Edmundo González en el Congreso de los Diputados, en Madrid. Según fuentes de la dirección del PP, Feijóo trasladó a su invitado que «encama la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela». Feijóo comentó con González la detención de dos ciudadanos españoles y le mostró su deseo de que sean liberados «todos los presos políticos», informa Pilar Santos. ■

te es que las tomen en setiembre».

A Cabello dijo «llamarle la atención» que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España «entre en operaciones contra Venezuela». El hombre que es considerado el «número dos» del madurismo calificó al CNI de «un ente autónomo del Gobierno español que depende de la CIA y sus instrucciones». Uno de los «planes» de los arrestados, afirmó el ministro, «era el asesinato de una alcaldesa en el estado de Bolívar». Ellos, dijo, estaban en comunicación «con un señor que llaman cariñosamente Jan, que es casualmente el nombre del checo detenido, parte de un grupo de mercenarios A-Z que funciona en Europa». A la vez, Cabello sostuvo que el CNI «ha repartido tareas en Venezuela» y «le dio a unos mercenarios franceses» la tarea de «la toma del aeropuerto internacional de Maiquetía».

La aparición de Maduro y Cabello en la televisión estatal en la noche del lunes (madrugada española) fue precedida por el nuevo pedido en Madrid de Sánchez al Palacio de Miraflores de publicación de las actas de los comicios que el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía se abstiene de mostrar pese a un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuando valido la victoria de Maduro que la oposición impugna. Una verificación «imparcial» permitirá ratificar los resultados que se han dado por ciertos.

### Antecedentes

El arresto de los ciudadanos españoles tiene otra serie de sucesos que la preceden: el exilio en Madrid del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, el pedido de la legislatura a Sánchez para que lo declare presidente electo, así como las sanciones norteamericanas a 16 funcionarios electorales, judiciales y policiales involucrados, según Washington, en el «fraude electoral» que consagró a Maduro y la represión a las protestas callejeras contra los resultados.

Para Maduro las situaciones de tensión con España y Estados Unidos convergen en un mismo punto. Se trata de «imponer un modelo colonial» en Venezuela. ■

### **NUEVAS CARAS EN BRUSELAS**

# Von der Leyen sitúa a Ribera como puntal de la **Comisión Europea**

El Ejecutivo será más conservador y menos igualitario • Frente a 16 hombres hay 11 mujeres que ganan presencia en las vicepresidencias



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó ayer en Estrasburgo la estructura y las carteras de su nuevo Ejecutivo, un Gobierno más escorado a la derecha y menos igualitario que el anterior - hay 11 mujeres frente a 16 hombres-, pero que la presidenta ha compensado con mayor presencia femenina en las vicepresidencias. Según explicó la presidenta, tras trasladar su diseño a la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, el cometido de la nueva Comisión será centrarse en «la prosperidad, la seguridad y la democracia en un contexto de competitividad necesaria para la transición verde y la digitalización», frente a las políticas industriales arrolladoras de China y EEUU, sin dejar de lado la necesidad de ganar relevancia geopolítica en un momento convulso, con las

guerras de Ucrania y Gaza. La vicepresidenta tercera española, Teresa Ribera, fue escogida como comisaria de Competencia y vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva. Su tarea, señaló Von der Leyen, será «guiar el trabajo para asegurar que Europa está en el camino correcto» para cumplir sus retos climáticos y «descarbonizar e industrializar» la economía de los Veintisiete. «Es una muy buena cartera, es una responsabilidad y un honor que asumo de forma humilde y comprometida», aseguró Ribera tras conocerse su nominación, y restó importancia al hecho de que la cartera lleve la etiqueta de «transformación limpia» y no la de agenda verde. «Lo que intentamos no es cambiar de un color a otro, sino identificar de manera clarísima que no perjudica a los ecosistemas y hacerlo de una manera que tenga sentido en una perspectiva económica y social», subrayó.

La política socialista será una de las vicepresidentas con mayor peso. Junto a Ribera, habrá cinco vicepresidentes ejecutivos más: la estonia Kaja Kallas, que sustituirá a Josep Borrell como vicepresidenta y alta representante de Política Exterior y Seguridad; el francés Stéphane Séjourné, que será otro de los puntales en materia económica, al asumir la cartera de Prosperidad y Estrategia Industrial; el italiano Raffaele Fitto, responsable de Cohesión y Reformas; la finlandesa Henna Virkkunen, de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia; y la rumana Roxana Minzatu, de Personas, Habilidades y Preparación.

## Examen parlamentario

Las carteras económicas específicas han ido a parar a Maros Sefcovic (Eslovaquia), comisario de Comercio y Seguridad Económica y responsable de Relaciones Institucionales y Transparencia; Valdis Dombrovskis (Letonia), comisario de Economía y Productividad y responsable de Ejecución y Simplificación; Maria Luís Albuquerque (Portugal), comisaria de Servicios Financieros y la Unión de Ahorro e Inversiones; Piotr Serafin (Polonia), responsable de Presupuesto, Antifraude y Administración Pública; Dan Jorgensen (Dinamarca), de Energía y Vivienda; y Ekaterina Zaharieva (Bulgaria), de Startups, Investigación e Innovación.

Antes de empezar a andar, el nuevo colegio de comisarios deberá pasar el examen del Parlamento Europeo, que fijará el calendario de las audiencias públicas en las que los eurodiputados decidirán si los candidatos son aptos o no para el puesto, tras un exhaustivo análisis de sus conflictos de intereses, currículums, prioridades políticas y méritos. La Eurocámara tiene la potestad de vetar a los aspirantes que no considere adecuados. En 2019, rechazó a tres candidatos. La fecha prevista para el inicio del nuevo mandato del Ejecutivo comunitario es el 1 de noviembre. ■

# ¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA COMISIÓN EUROPEA?

- Partido Popular Europeo
- Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
- Renovar Europa
- Independiente
- Conservadores y Reformistas Europeos



PRESIDENTA

Ursula von der Leyen. Alemania

**VICEPRESIDENCIAS** 



Teresa Ribera. España Vicepresidenta ejecutiva primera para una Transición limpia, justa y competitiva



Kaja Kallas. Estonia Vicepresidenta ejecutiva y alta representante de la UE para los Asuntos Exteriores y de Seguridad



Stéphane Séjourné. Francia Vicepresidente ejecutivo para Prosperidad y Estrategia Industrial



Raffaele Fitto. Italia Vicepresidente ejecutivo para Cohesión y Reformas



Roxana Minzatu. Rumanía Vicepresidenta ejecutiva para Personas, Habilidades y Preparación



Henna Virkkunen. Finlandia Vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia

# **COMISARIOS**



Eslovaquia Comercio y Seguridad, Relaciones Interinstitucionales y Transparencia



Letonia

Economía y

comisario de

Productividad y

Implementación

y Simplificación

Maria Luís Albuquerque. Portugal Servicios Financieros y Unión de Ahorro e Inversiones



Piotr Serafin. Polonia Presupuesto, Antifraude y Administración Pública



Ekaterina Zaharieva. Bulgaria Startups, Investigación e Innovación



■ Jozef Síkela. República Checa Asociaciones Internacionales



Marta Kos.

Eslovenia

Ampliación



Christophe Hansen.

Luxemburgo

Agricultura y

Alimentación

Animal

Olivér Várhelyi. Hungría

Salud y Bienestar



Wopke Hoekstra. Países Bajos Clima, Cero Emisiones y



Lituania Defensa y Espacio



Dinamarca







Andrius Kubilius. Dan Jorgensen. Costas Kadis.

Energía y Vivienda

Chipre Pesca y Océanos

■ Dubravka Suica. ■ Magnus Brunner. Croacia Austria Mediterráneo Interior y Migración



Suecia Medio Ambiente, Resiliencia del Agua y Economía Circular Competitiva



de derecho

Michael McGrath. Irlanda Democracia, Justicia y Estado



Apostolos Tzitzikostas. Grecia Transporte sostenible y Turismo



Hadja Lahbib. Bélgica Preparación y Gestión de Crisis y comisaria de Igualdad



Glenn Micallef. Malta Justicia intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte

Internacional 29

## **NUEVAS CARAS EN BRUSELAS**

# Allanar grandes fusiones y ser aún más verde, retos de la supercomisaria

Ribera asume Competencia para modernizarla y tendrá que impulsar la transición ecológica sin que la industria pierda competitividad

DAVID PAGE Madrid

Teresa Ribera desembarca en la nueva Comisión Europea (CE) y lo hace convirtiéndose en un auténtico peso pesado y asumiendo carteras que serán puntales cruciales en la estrategia de futuro de la UE. La presidenta Ursula von der Leyen la ha elegido para ser una de sus vicepresidentas ejecutivas y para ponerse al frente de departamento de Transición Limpia, Justa y Competitiva, asumiendo también la potentísima cartera de Competencia, una de las más relevantes en la acción política.

La Unión Europea ha asumido el carácter fundamental, casi de pura supervivencia, de volver a ser una potencia industrial, de acabar con la permanente pérdida de competitividad de sus empresas frente a las de EEUU y China, y hacerlo impulsando al máximo la transición ecológica como vía irrenunciable. Y en todas estas tareas el nuevo departamento comandado por Teresa Ribera, hasta ahora vicepresidenta española y minis-

tra para la Transición Ecológica, se adivina como un centro de liderazgo y coordinación.

En la carta de misión de la presidenta de la CE a Ribera se le encarga «dirigir los trabajos para garantizar que la UE se mantiene en la senda para conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo», la hoja de ruta verde con la que el continente aspira a reducir un 90% las emisiones de efecto invernadero en 2040 y alcanzar las emisiones cero a mitad de siglo.

### Bajar los precios energéticos

«Uno de los grandes retos para nuestra competitividad y para la capacidad de crecer de nuestras industrias son los altos precios de la energía», subraya Von der Leyen, y por eso pide a Ribera «comandar los trabajos para conseguir reducir los precios energéticos y desprendernos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles», al tiempo que le encomienda impulsar la «inversión en infraestructuras de energías limpias y abordar la pobreza energética en Europa como parte del reto de la crisis de vivienda».



La nueva comisaria de Competencia, Teresa Ribera.

tro de la política ambiental e industrial del nuevo Ejecutivo comunitaria, la presidenta de la CE ha reservado para Ribera también las funciones de la potente cartera de Competencia. El encargo explícito a la nueva comisaria es «modernizar» las políticas europeas de competencia y hacerlo con una «revisión de las directrices de control de fusiones». El objetivo: permitir dar el «peso adecuado a las necesidades más acuciantes de las economías europeas en relación a la resiliencia, eficiencia e innovación, los horizontes temporales e intensidad en inversión para com-

Además de colocarla en el cende la política ambiental e instrial del nuevo Ejecutivo copetir en determinados sectores estratégicos, y en un cambiante escenario de defensa y seguridad».

### La dura Vestager

En los últimos años el departamento de Competencia —comandado por la poderosa Marghrete
Vestager— ha mantenido una política dura en relación a las grandes
fusiones de escala continental por
su impacto en la competencia de
sus sectores y por los potenciales
perjuicios para los clientes finales.
Tras varios vetos de grandes operaciones, se ha venido reclamando
a Bruselas abrir la mano y flexibilizar la política de competencia.

■

Perfil Teresa Ribera
La dirigente socialista es
una de las grandes refe-

# Una política con un gran prestigio en Europa

rentes en su campo.

JUAN RUIZ SIERRA IVÁN GIL Madrid

Teresa Ribera, una dirigente con mucha experiencia en la gestión y poca en los actos electorales del PSOE, partido al que no se afilió hasta 2011, se ha labrado un importante prestigio fuera de España. La denominada «excepción ibérica» (el mecanismo que limita los precios del gas para generar electricidad en España y Portugal) y las negociaciones en las sucesivas cumbres del clima, como la última, que sirvió para sellar un histórico acuerdo sobre los límites a los combustibles fósiles, la han convertido en una de las principales referentes en su campo. Por eso Sánchez siempre tuvo claro que debía ser ella quien encabezase la lista en las últimas elecciones. Ribera, nacida en Madrid en 1969 y madre de tres hijas, puso en un primer momento pegas. Consideraba que su papel seguía estando en España, liderando la lucha contra el cambio climático, y solo aceptó tras un infructuoso tanteo a Josep Borrell. Su destino, reconocía ella misma, estaba en la futura Comisión Europea. ■

# El PP carga: «Una mala ministra no puede ser buena comisaria»

Los conservadores no respaldarán la elección de la vicepresidenta y ministra socialista

PALOMA ESTEBAN Madrid

El PP no respaldará el nombramiento de Teresa Ribera – hasta ahora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica– como vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia y la cartera de Competencia. El portavoz conservador en el Congreso, Miguel Tellado, considera «una mala elección» el nombramiento a pesar de que la estructura del gobierno comunitario depende de Ursula von der Leyen (del PP europeo). El que es mano derecha de Alberto Núñez Feijóo aseguró que «una mala ministra



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer.

no puede ser una buena comisaria». «No estamos a favor de exportar el sanchismo fuera de nuestras fronteras», afirmó.

La posición del PP tuvo una

cierta confusión porque Tellado comenzó su comparecencia después de la Junta de Portavoces asegurando que el PP «no haría lo que el PSOE le hizo a Cañete», en referencia al año 2014 cuando los eurodiputados socialistas votaron en contra de que el popular Miguel Arias Cañete fuera nombrado comisario de Energía. Pero poco después el grupo parlamentario aclaraba que la posición es la contraria: «Haremos lo que el PSOE hizo con Arias Cañete», dejando claro por tanto que no la apoyarán. Lo que Tellado sí quiso es cargar muy duramente contra la elección de Von der Leyen. «Ningún miembro del Gobierno de Sánchez nos parece aceptable. El de Ribera, menos», insistió Tellado.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reprochó al PP que «lo que es una buena noticia para España y para Europa, con una mujer española ocupando un puesto de esta magnitud» no pueda serlo para el principal partido de la oposición. 30 | Internacional Miércoles, 18 de septiembre de 2024 La Opinión

# Macrojucio en Francia

# Dominique Pelicot: «Soy un violador, como todos los demás acusados»

El imputado por haber drogado durante 10 años a su mujer para que decenas de hombres abusaran de ella admite los hechos y pide perdón ante el juez

Guillaume Horcajuelo / Efe



Gisèle Pelicot (centro) y su hija, Caroline Darian, caminan junto a sus abogados hacia el tribunal de Aviñón, ayer.



La primera declaración de Dominique Pelicot, el principal acusado en el caso de las violaciones de Mazan, frente al Tribunal de Aviñón se esperaba desde hacía días. Su abogada afirmó que su cliente quería declarar y pedir perdón, y que lo haría cuando se encontrase mejor de salud. Y así fue. Ayer, minutos después de instalarse en el box de la Sala A del tribunal, Pelicot reconoció todos los hechos entre lágrimas: «Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Lo sabían todo y no pueden decir lo contrario. (...) Lamento lo que he hecho, aunque eso sea imperdonable».

El acusado de haber drogado a su mujer durante 10 años para que decenas de hombres desconocidos abusaran de ella compareció sin eludir ninguna de las preguntas del tribunal, aunque en algunos momentos su voz se quebró: «Gracias a los psicólogos, me he dado cuen-

ta de que no nacemos así, que nos convertimos en eso», aseguró, en referencia a los episodios de abusos sexuales infantiles que presenció en su infancia, cuando su padre abusó de su hermana adoptiva.

El acusado empezó la jornada entre lágrimas pero a medida que avanzaba el día y pasaban las horas se instaló un ambiente relajado en el cubículo, y empezó a caer en contradicciones. Por la mañana dijo que no disponía de Skype, ni de WhatsApp ni Facebook, aunque las pruebas demuestran que colgó imágenes en estas redes sociales que vieron otros hombres. También negó haber compartido en chats fotos de su hija mayor, Caroline Darian –en las que según los investigadores se le veía parcialmente desnuda y aparentemente drogada-y comentarios vulgares sobre ella. En ese momento, Caroline no pudo contener la rabia y estalló en pleno juicio: «¡Mentiroso!», al tiempo que abandonó la sala mientras murmuraba: «Voy a vomitar». No solo su hija, la abogada de uno de los acusados, Nadia

La hija del procesado le llama «mentiroso» por negar haber compartido fotos suyas semidesnuda

El Bouroumi, también elevó el tono durante la jornada en varias ocasiones recriminando las supuestas mentiras lanzadas por Pelicot: «En esta sala todos estamos tentados de coger el micrófono para decirle que es un mentiroso notorio. Dice que le han hecho chantaje pero nadie ha encontrado na-

## «Sin límites morales»

da en el archivo».

A las contradicciones se suma un insistente discurso centrado en su adicción al sexo que, según él, le llevó a cometer dichas violaciones y abusos de manera incontrolable. Una línea de defensa que rechazan los psicólogos y psiquiatras que le han entrevistado, los cuales lo han calificado de personaje manipulador que «no tiene límites morales», lleno de parafilias, especialmente relacionadas con el voyerismo.

Ante los análisis realizados por los forenses, Pelicot se defendió y negó considerar a su mujer como un objeto - aunque los vídeos encontrados en su ordenador digan

todo lo contrario-, aunque sí ha reconocido que puede llegar a ser un hombre manipulador.

Los letrados de Gisèle tienen claro que este proceso tiene un final ya escrito. Las pruebas son contundentes, pero todos los presentes en la sala son conscientes de que este juicio va más allá de la propia sentencia, no menor. Se trata de un proceso histórico en Francia, el mayor de los últimos 20 años, con más de 50 hombres sentados en el banquillo por violación agravada, algunos de ellos con antecedentes penales relacionados con violencia sexual o pederastia, el cual sentará un precedente jurídico en el país. Gisèle ya es un símbolo en Francia.

De hecho, a las puertas del tribunal había ayer mucha expectación. Hasta allí se desplazaron activistas y vecinos de Aviñón con el objetivo de «mirar a la cara a todos estos hombres violadores, que es lo

# La defensa centra su discurso en que la adicción al sexo le llevó a cometer dichas atrocidades

que son, y apoyar a Gisèle», decía una vecina. Junto a ellos, un centenar de personas de público y otro de medios franceses e internacionales acudieron a los juzgados y fueron testigos de cómo Gisèle entraba y salía de la sala durante los recesos de la jornada por la misma puerta que sus violadores -hacía cola a tan solo unos metros- o cómo los acusados se estuvieron paseando por el edificio del tribunal con la cabeza alta.

Después de suspenderse el juicio en varias ocasiones por el estado de salud de Dominique Pelicot, la comparecencia del principal acusado de la trama se realizó bajo condiciones especiales: debido a sus afecciones, se fueron realizando breves descansos de 15 y 20 minutos cada hora y media, aproximadamente. Su abogada, Beatrice Zavarro, manifestó de nuevo durante la jornada su malestar por el hecho de que su cliente llevara días alertando de sus dolencias sin recibir tratamiento médico hasta el pasado domingo, cuando fue hospitalizado por una infección renal y un cálculo en la vejiga.

Hoy se espera que comparezca el otro principal acusado: Jean-Pierre Marechal, también conocido como Rasmus, quien copió el modus operandi de Pelicot para violar a su propia mujer. Según los investigadores, el jubilado también participó en al menos cinco ocasiones en los abusos de su alumno más aventajado. ■

# Los retos en los trenes

Luis Pedro Marco de la Peña, el presidente de Adif, deberá solventar las numerosas incidencias que afrontan los trenes, fruto de la escasa inversión en la infraestructura, y que han degradado la imagen del sistema.

# Del caos ferroviario a la liberalización

GABRIEL SANTAMARINA Madrid

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha nombrado a Luis Pedro Marco de la Peña nuevo presidente de Adif, en sustitución de Ángel Contreras, que fue cesado de su cargo como respuesta política al caos ferroviario que ha vivido la infraestructura española en los últimos meses, especialmente en el periodo estival. El exviceconsejero de Infraestructuras y Transportes del País Vasco se enfrenta a una situación compleja. Además, deberá lidiar con un sistema en renovación, con importantes inversiones en marcha.

La mayor parte de las incidencias que se han producido en los últimos meses que han desatado el caos ferroviario se han producido en las estaciones madrileñas, especialmente en Chamartín-Clara Campoamor, punto de salida y llegada de trenes que conectan con el norte peninsular, la Comunidad Valenciana y algunas provincias andaluzas.

Esta estación está siendo renovada y ampliada de forma integral, con la incorporación de nuevos vestíbulos, vías y edificios. Esta fa-

se constructiva se ha compaginado con el normal funcionamiento de las conexiones ferroviarias, a pesar de que los evidentes inconvenientes que esto ha conllevado, provocando numerosos problemas en la tensión eléctrica en la infraestructura y ha causado retrasos en la salida y llegada de trenes. Marco de la Peña deberá convivir con los problemas existentes, que el propio Óscar Puente aseguró que seguirán ocurriendo mientras continúen las obras.

Uno de los retos que sí debe afrontar el nuevo presidente de Adif es el desarrollo de la conocida como Estación Pasante de Atocha, que iniciará sus obras en los próximos meses. Además, una de las grandes inversiones pendientes es desdoblar la actual vía única que conecta ambas estaciones, ya que cada vez que se produce una incidencia en ella, principalmente trenes con origen o destino Comunidad Valenciana, se corta el trasiego de trenes hasta que se solventa la incidencia del convoy averiado.

También deberá afrontar también la segunda fase de la liberalización de la infraestructura ferro-



Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif.

viaria española, que se inició en 2019 y ha supuesto hasta el momento la entrada de compañías como Ouigo e Iryo, principalmente en los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur. La mencionada segunda fase introducirá competencia a

Renfe en trenes con salida o destino Galicia, Asturias o el corredor mediterráneo. El concurso, que se considera inminente por los plazos manejados por Adif, contaría con los operadores ya presentes y la incorporación de Alsa. Este proceso que vive el sistema ha tenido

también sus consecuencias: aumento de tarifas, desgaste en la infraestructura o peores compromisos de puntualidad.

L. Rico / Efe

Otra de las inversiones pendientes es el corredor mediterráneo, que conectará Cataluña con Andalucía sin pasar por la capital, que ha registrado importantes avances en los últimos años: el 100% de la infraestructura está en fase de estudio, el 95% en proyecto, el 80% en construcción y el 36% ya en servicio, según el último análisis de la Asociación Valenciana de Empresarios. Aunque la inmensa mayoría del arco Mediterráneo tiene ya en servicio, obras o proyecto su modernización, el corredor atlántico de mercancías no ha tenido el mismo empuje en lo

# Las obras en las estaciones Chamartín y Atocha, claves en las incidencias

que a licitaciones y ejecuciones se refiere. Solo en Galicia el tramo entre Orense y Monforte suma más de 15 meses de demora en su modemización y hay decenas de contratos por más de 200 millones que no se han adjudicado.

Otro de los nuevos retos para Marco de la Peña es lograr avances para que el país pueda disponer del mismo ancho de vía que el resto del Viejo Continente. Hasta el momento, España aún no ha trazado su plan de migración de las vías en ibérico (1668 mm) a internacional (1435 mm) que debería ejecutarse antes del 2030. La falta de alternativas para las mercancías es el principal escollo de un proceso que deberá comenzar en la frontera con Francia para avanzar hasta Portugal.■

# Consumo

# Comprar en los 'super' más baratos ahorra 1.273 euros al año, según la OCU

Mercadona es la cadena más económica para hacer la compra en ocho ciudades • Por primera vez en dos años las cadenas bajan los precios

**AGENCIAS** 

El ahorro medio nacional en la cesta de la compra eligiendo los establecimientos más baratos alcanza este año los 1.273 euros, el 20,5 % más que en 2023, destacaba ayer la Organización

de Consumidores y Usuarios (OCU) en la presentación de su estudio anual sobre supermercados, donde apuntó que el gasto medio anual por hogarha subido a 6.342 euros, con un ahorro anual máximo posible de 4.148 euros.

La portavoz de la organización, Ileana Izverniceanu, detalló en una rueda de prensa que, en un momen-

to de subida generalizada de los precios, ese ahorro medio de 1.273 euros representa un 20 % del presupuesto de alimentación de un hogar medio y el porcentaje más alto de los últimos años.

El gasto familiar en la cesta de la compra se ha incrementado el 5,4% anual.

Alcampo se sitúa como la cadena de supermercado nacional más barata para hacer la compra en España, mientras que Sánchez Romero se mantiene como la más cara, según el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el coste de la cesta de la compra.

En un contexto marcado todavía por la inflación, los productos que se incluyen en la cesta para hacer las comparativas han subido un 3,5% aunque se percibe una moderación, ya que el porcentaje de productos que suben ha pasado de un 90% a un 63%, siendo el aceite de oliva el que más se ha disparado con un 76%, seguido del zumo de naranja (47%), mientras que el que más baja es el aceite de girasol con un 23%.

Elestudiomuestra que por primera vez en dos años las cadenas de supermercados han bajado precio, comoson Carrefour Express, que los ha bajado un 0,9%, seguido de Lidl (-0,7%) y Aldi (-0,6%), mientras que otros lo han subido como el caso de El Corte Inglés (+9,7%) e Hipercor (+8,2%).

El informe revela que los hipermercados de Alcampo en la Avenida Diagonal de Barcelona, de Murcia y el situado en la Avenida Madrid de Vigo son los establecimientos más baratos, mientras que de nuevo dos establecimientos de Sánchez Romero en Madrid, situados en la calle Arturo Soria y en Castelló, son los más caros de España.

De esta forma, Alcampo es la opción más barata para hacer la compra en 25 ciudades, seguida de Mercadona, en ocho ciudades, Consum en siete y Family Cash y Tifer, que son las opciones más baratas en seis ciudades.■

### ALFONSO ASENSIO

El rumor y el descontento continúan resonando en Cartagena después de lo acontecido con su club, el FC Cartagena, el pasado fin de semana. La derrota frente al Real Oviedo fuera de casa no habría sido tan comentada - e incluso se podría haber tomado con naturalidad - de no ser por las opiniones del entrenador albinegro, Abelardo Fernández, en la rueda de prensa posterior. El técnico no solo cuestionó la falta de profesionalidad de uno de los periodistas allí presentes, sino que sacó a relucir un tema que para algunos es entendido como una excusa, mientras que para otros es una realidad: el presupuesto.

El Cartagena tiene el límite salarial más bajo de toda la Segunda División. A pesar de que las tablas de LaLiga muestran a dos clubes por debajo de los albinegros, lo cierto es que Huesca -2,5M-y Almería -3,5m- no tienen reflejadas sus cifras 'reales'. Después de cinco temporadas en el fútbol profesional, el club cartagenero no es capaz de aumentar sus ingresos y con ellos su límite. De hecho, este no hace más que descender. Ha bajado desde los 6,4 millones de la temporada 2022-23 hasta los 4,1 de la actual. Dos millones y trescientos mil euros menos en dos temporadas.

Esta circunstancia tiene varias motivaciones. Por un lado, el club vuelve a reportar pérdidas de más de 250.000 euros como resultado del ejercicio anterior. La cifra de negocio, es decir, los ingresos totales, han pasado de casi diez millones (9,8) en 2022 a ocho millones y medio de euros. Esta recesión se explica, sobre todo, a la disminución de los ingresos por publicidad, que se situaban en más de un millón y medio (1.6) y que bajan ahora por debajo del millón.

El paso atrás con la empresa Talasur, que ha vuelto como patrocinador un mes después de finalizar su vinculación, es una de las evidencias de la caída de la publicidad. También la escasa aportación del acuerdo con el Ayunta-

V. TORREGROSA

Después de un día de descanso tras la derrota el domingo en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo (1-0), el FC Cartagena regresó ayer a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de La Manga Club con dos ausencias, los centrales Kiko Olivas y Pedro Alcalá. Ambos no pudieron jugar el último encuentro de liga por sendas lesiones y su concurso este

# FC Cartagena

# El presupuesto del Cartagena, una excusa o una realidad?

Abelardo traslada la cuestión económica al césped para crispación de la afición albinegra

miento (60.000 euros) o la incapacidad para encontrar un patrocinador principal. Recalando en el Cartagena, Abelardo ya conocía las limitaciones del club. No obstante, la diferencia entre lo prometido y lo cumplido puede estar detrás de la frustración del entrenador albinegro.

El asturiano defendió durante toda la pretemporada y los primeros compases de la competición el trabajo de la comisión deportiva. «Sé que llegarán jugadores, pero el mercado es como es. La dirección deportiva ha trabajado muy bien y tampoco es fácil encontrar jugadores que nos sirvan. Vamos a ver lo que pasa y yo estoy encantado con los que tengo», comentó justo antes del debut en LaLiga Hypermotion.

Después de estas declaraciones llegaron Hugo González, Dani Escriche, Pocho Román y Gastón Valles. Sólo el delantero se ha ganado un lugar en el once, lo que podría demostrar que esos últimos retoques de la directiva no fueron petición del entrenador. Queda más claro aún escuchando al propio Abelardo. «Nosotros no podemos atacar como el Oviedo. Tenemos otras características», expresó en su última comparecencia pública.

Fue entonces cuando el entrenador mencionó el tema del debate. «Para eso el Oviedo tiene un presupuesto cien mil veces mayor que el del Cartagena», manifestó a la vez que recordó intencionadamente el objetivo. «El objetivo del Cartagena, por presupuesto y por todo, es permanecer en Segunda División», añadió. A pesar de que puede llevar razón en sus palabras respecto al
objetivo final, en Cartagena la afición le exige a su entrenador
competir contra todos los equipos
buscando la victoria. A estos, el
bajo presupuesto albinegro les
parece una excusa y la igualdad
de la Segunda División les da la
razón. Durante la pasada jornada,
hasta seis clubes con menor límite salarial se impusieron a rivales
de mayor entidad. Sólo tres de los
encuentros terminaron con victoria para el club más 'grande'.

Esta es la realidad en la que se mueve el club cartagenerista desde que regresó al fútbol profesional. Siempre entre los presupuestos más bajos de la categoría, pero compitiendo contra todos por igual. Así acostumbró Calero a la afición albinegra el pasado curso, venciendo a plantillas como las de Elche, Real Zaragoza, Levante o incluso Real Oviedo. Debe Abelardo, sin duda, replantear su actitud tanto en rueda de prensa como en el terreno de juego para mantener su puesto y hacer crecer al Cartagena en la clasificación.



La alineación que presentó el pasado domingo el FC Cartagena en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo.

# Lesionados

# Kiko Olivas y Alcalá entrenan al margen en el inicio de la semana

Los dos centrales, que ya se perdieron el partido en Oviedo, son duda para el domingo

domingo (16:15 horas) frente al Cádiz está en el aire. Tanto Olivas como Alcalá se ejercitaron ayer en el gimnasio y no pisaron el césped. El central malagueño y el mazarronero dejaron paso a Spicic y Jorge Moreno frente al conjunto carbayón. Y muy posiblemente también tendrá que darse la misma situación en la próxima jornada. Aún quedan días y se espera que al menos el de Mazarrón pueda estar disponible para un equipo albinegro que llega con el agua al cuello a la sexta jornada, en la que

debe ganar su primer partido en el estadio Cartagonova ante su afición para intentar calmar un poco unos ánimos que en estos momentos están un tanto caldeados.

El resto de la plantilla sí que pudo trabajar a las órdenes del entrenador asturiano en la jornada de ayer para empezar a preparar el choque ante un ex Primera División que también ha iniciado el curso mal, con un solo triunfo en cinco jornadas, logrado en la cuarta, y que llega de empatar en casa con el Racing de Ferrol. La**Opinión** Miércoles, 18 de septiembre de 2024 Fútbol Deportes | 33

# Real Murcia



Los aficionados del Real Murcia en la semifinal por el ascenso a Primera RFEF del Rico Pérez en mayo de 2022, ante el Rayo Cantabria.

# Desembarco grana en Alicante

Las peñas del Real Murcia preparan un viaje para dos mil personas este sábado para animar al actual líder en el Rico Pérez • El club blanquiazul ubicará a la afición visitante en la Grada del Mundial, que ya está a la venta

JOAN ARJONES / DIONI GARCÍA

Un partido histórico y un ambiente para la ocasión. En el mismo escenario donde el Real Murcia logró el ascenso a Primera RFEF en 2022, el Rico Pérez de Alicante, donde a lo largo de la historia se han vivido grandes duelos, el líder del grupo II defenderá esa privilegiada condición este sábado frente al Hércules (21:30 horas). Y lo hará el equipo de Fran Fernández arropado por los suyos, por esos incondicionales que ya estuvieron en Alcoy hace dos semanas.

Se esperan 2.000 aficionados murcianistas en las gradas, según calcula la Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur), que organiza un viaje en autobuses para apoyar al equipo grana. El Hércules ha habilitado la Grada del Mundial para los visitantes, que ya han adquirido unas 1.000 entradas después de realizar otro gran desembarco en El Collao.

El Derbi del Sureste. El rival al que más veces se ha enfrentado el Real Murcia en toda su historia. Dos históricos enemigos en apuros, y que llevan muchos años sin pisar el fútbol profesional. Diez temporadas completas, concretamente. La última vez que ambos se enfrentaron fueen la categoría más baja donde se ha visto las caras, en Segunda RFEF, con una abultada victoria herculana en el Rico Pérez por 3-0 y un empate a uno en la Nueva Condomina.

Para un encuentro en la categoría de bronce entre alicantinos y murcianistas hay que remontarse al año 2015, y tampoco fue en temporada regular, pues se enfrentaron en el play off de Segunda División, que acabó con victoria blanquiazul con un gol de Fran González en Murcia.

El último desplazamiento masivo de los aficionados del Murcia en liga fue, precisamente, a Alicante en noviembre de 2021 en un partido en Segunda RFEF que acabó contriunfo herculano por 0-3 y que abrió una crisis, con los aficionados protestando a la salida del equipo del estadio. Ahora se superará ese desplazamiento casi tres años después es el mismo. Más de 2.000 aficionados llenarán la Grada del Mundial, habilitada por última vez a la afición visitante ante la SD Ponferradina, en la final por el ascenso a Segunda del año 2019. El Rico Pérez espera un ambiente de otra categoría, pues el atractivo de este derbi en Alicante junto al gran desembarco murcianista, se podría albergar una entrada de cerca de 15.000 espectadores.

El líder de este grupo segundo de Primera RFEF ha vencido en sus únicos dos desplazamientos este curso, en Sevillay en Alcoypor 1-2y 0-3 respectivamente, mientras que el Hércules aún no ha perdido en casa, tras ganar al Ceutaenel debut por 2-0 y empatar a uno ante el Intercity. Además de un duelo clásico, enfrentamientos también lo es una oficiales entre batalla de tenden-Hércules y Real

Murcia en la última

década

cias actuales. Los de

agrupan una de las

Fran

Fernández

# Las cifras

temporadas completas de ambos equipos sin pisar el fútbol profesional grandes plantillas de la categoría, siendo uno de los grandes favoritos al ascenso. El Hércules, por su parte, recibirá a uno de los grandes colosos del grupo tras empatar a uno en Ibiza el pasado domingo.

El gol de penalti de Agustín Coscia evitó una nueva derrota fuera de casa y pese a que los de Rubén Torrecilla no consiguieron culminar la remontada en superioridad numérica, mejoraron su versión defensiva respecto al desastre que vivieron Alcorcón.

El próximo sábado, el Rico Pérez vivirá, además del mayor viaje visitante de la temporada, un ambiente único y excepcional que recordará a esos años de antaño enel fútbol profesional, donde estos viejos enemigos se medían en contextos dife-

rentes y con aspiraciones más altas de las que tienen ambos conjuntos a día de hoy.■

15.000

espectadores podría albergar el Rico Pérez el próximo sábado en el derbi del sureste, con alrededor de 2.000 murcianistas 34 Deportes Fútbol Miércoles, 18 de septiembre de 2024 La Opinión

### LIGA DE CAMPEONES

# Courtois maquilla el estreno

El guardameta belga evita cuatro goles con sus paradas y los blancos castigan los errores del Stuttgart para ganar con goles de Mbappé, Rudiger y Endrick

FERMÍN DE LA CALLE Madrid



### Real Madrid Stuttgart

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez (Militao, 46), Carvajal, Rüdiger, Mendy (Fran García, 75); Tchouaméni (Modric, 69), Valverde, Bellingham (Endrick, 80); Rodrygo (Güler, 75), Mbappé y Vinícius Júnior.

STUTTGART: Nübel; Vagnoman (Chase, 63), Rouault, Chabot, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Millot (Demirovic, 75), Führich (Rieder, 63); Undav (El Bilal Touré, 75).

--GOLES: 1-0. Min. 46: Kylian Mbappé. 1-1. Min. 68: Deniz Undav. 2-1. Min. 83: Antonio Rüdiger. 3-1. Min. 96: Endrick.

-- ÁRBITRO: Umut Meler (TUR). Amonestó a Lucas Vázquez, Valverde y Modric, por el Real Madrid; y a Mittelstadt, por el Stuttgart.

-- ESTADIO: Santiago Bernabéu.

este Real Madrid al que se le presumía una excelencia que no aparece por ningún lado. Advertía este lunes Ancelotti que «tiene mejor plantilla que la temporada pasada» y puede que lleve razón, pero lo único irrebatible en estos momentos es el que este equipo es peor que el del año pasado. Es más, ni siquiera ofrece sensación de equipo, sin automatismos ofensivos ni ajustes defensivos. Navega a la deriva aferrado a la madera de suportería, a las paradas de su portero y a los chispazos de un Mbappé con más jerarquía futbolística que Vinicius, por más que el galo juegue fuera de sitio. De momento juega con el piloto automático puesto, pero hay partidos como ante el Stuttgart, en el que Courtois salvó al equipo, que eviden-



Tiene mucho trabajo Ancelotti con Courtois realiza una parada ante Angelo Stiller en el Real Madrid-Stuttgart.

cian que adolece de cualquier fluidez futbolística que el italiano tendrá que encontrar en su pizarra porque en el césped no hay ninguna complicidad entre sus estrellas. Por eso en este Bemabéu sin conciertos se escuchó la música de los pitos de la afición madridista. Victoria, Thibaut mediante.

Arrastra el Real Madrid aún la pereza propia de la pretemporada, a lo que suma el caos táctico provocado por la llegada de Mbappé y la marcha de Kroos. Y mientras Ancelotti termina de geolocalizar al equipo, afronta los partidos tratando de no descoserse atrás y encomendándose arriba a la pegada de sus delanteros.

El Real Madrid no tiene jugadores con colmillo lejos del área. Y este centro del campo distópico que se ha inventado Ancelotti con un Tchouaméni desorientado y esta versión indolente de Belligham alejado del área tratando de parecerse a Kroos, lastra al equipo. Además, en ataque es muy difícil de explicar que Carlo no coloque a Mbappé, su jugador más desequilibrante, en la izquierda, desde donde generó peligro cada vez que se asomó por allí. Cuando le toca elaborar el once, Carletto saca su lado más político y pone todos los cromos sobre el césped. Una decisión populista que hace que Vinicius desplace al francés a la punta y el Madrid desactiva su mayor arma.

La segunda parte comenzó poniendo las cosas en su sitio. Una can-

tada de Mittelstädt en la lateral regaló la espalda a Rodrygo que le regaló a Mbappé el gol con una asistencia para empujarla. Pero se echó a dormir. Y eso lo terminó pagando en el minuto 67 con un empate de cabeza de Undav. Merecido castigo para el triste desempeño de los madridistas. Pero la ternura alemana volvió a asomar en un córner que Modric puso en el corazón del área pequeña, donde Rudiger le robó la cartera a Nubel, el portero alemán. Dos errores, dos goles. Su carácter implacable le daba un triunfo tan inmerecido como recurrente en el que Endrick puso el colofón celebrando su reciente boda con un gol postrero que dejó un engañoso 3-1.■

# La ilusión del Girona en Europa mide a un favorito como el PSG

El conjunto de Míchel debuta esta noche en la Liga de Campeones ante los de Luis Enrique, eternos candidatos a hacerse con el título

EFE Girona

Con un Ousmane Dembélé lanzado y una portería sin el titular, Gigi Donnarumma, el París Saint Germain recibe a noche (21:00 horas) a un debutante en la Liga de Campeones, el Girona, en el primer partido europeo de la era post Mbappé.

Tras siete temporadas en París, la marcha al Real Madrid del prolífico delantero no ha afectado, de momento, al conjunto de Luis Enrique Martínez en los resultados. Y, en el campeonato francés, suma cuatro nítidos triunfos en otros tantos encuentros con un fútbol exuberante. En el último, ante el Brest (3-1), el ex del Barcelona hizo dos tantos y dio la razón al técnico español, quien le definió la pasada temporada como el jugador más desequilibrante del fútbol actual.

Pasada la página de la época en la que llegaron a coincidir Mbappé, Neymar y Messi, el internacional francés encarna el nuevo PSG que Nasser Al-Khelaifi quiere: más autóctono y sin tanta brillantina, pero con la ambición de vencer por fin una Champions tras invertir más de 1.300 millones en fichajes.

Por su parte, el Girona se agarra al extraordinario nivel que mostró la temporada pasada y que ha dejado intuir en la presente con sus victorias ligueras contra Osasuna (4-0) y Sevilla (0-2). Desde el vestuario y desde el palco de Montilivi se repite que la gran prioridad de esta temporada radica en la Liga, clave para que el club pueda dar continuidad a su crecimiento, pero la Champions genera muchísima ilusión, sobre todo entre la afición: 900 aficionados animarán al equipo en el Parque de los Príncipes.

## **Champions League**

### Jornada 00

| uventus-PSV             | 3-1            |
|-------------------------|----------------|
| oung Boys-Aston Villa   | 0-3            |
| layern MDinamo Zagreb   | 9-2            |
| C Milan-Liverpool       | 1-3            |
| porting CP-Lille        | 2-0            |
| teal Madrid-Stuttgart   |                |
| lologna-S. Donetsk      | Hoy, 18:45     |
| parta Praha-Salzburg    | Hoy, 18:45     |
| eltic-S. Bratislava     | Hoy, 21:00     |
| lub Brugge-B. Dortmund. | Hoy, 21:00     |
| N. City-Inter           | Hoy, 21:00     |
| SG-Girona               | Hoy, 21:00     |
| rvena zvezda-Benfica    | Jueves, 18:45  |
| eyenoord-B. Leverkusen. | Jueves, 18:45  |
| talanta-Arsenal         | Jueves, 21:00  |
| t. Madrid-RB Leipzig    | .Jueves, 21:00 |
| . Brest-Sturm Graz      |                |
| Mónaco-Barcelona        | Jueves, 21:00  |
|                         |                |
|                         |                |

|     |                | PT         | J | G | E | P | GF | GC |
|-----|----------------|------------|---|---|---|---|----|----|
| 1.  | Bayern M.      | A 3        | 1 | 1 | 0 | 0 | 9  | 2  |
| 2.  | Aston Villa    | <b>A</b> 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3  | 0  |
| 3.  | Juventus       | <b>A</b> 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3  | 1  |
| 4.  | Real Madrid    | <b>A</b> 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3  | 1  |
| 5,  | Liverpool      | ▲ 3        | 1 | 1 | 0 | 0 | 3  | 1  |
| 6.  | Sporting CP    | <b>A</b> 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2  | 0  |
| 7.  | Girona         | <u>• 0</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 8.  | Sturm Graz     | A 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 9.  | S. Brest       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 10. | M. City        | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 11. | PSG (          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 12  | RB Leipzig     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 13. | Salzburg       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 14. | S. Donetsk     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 15. | S. Bratislava  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 16. | Feyenoord (    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 17. | Inter          | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 18. | Arsenal        | 0.0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 19. | Monaco (       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 20  | Atalanta       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 21. | At Madrid      | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 22  | B. Leverkusen  | 0.0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 23. | Benfica        | 0.0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 24  | . Bologna (    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 25. | B. Dortmund    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 26. | Celtic         | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 27. | Club Brugge    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 28  | .Crvena zvezda | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 29  | . Barcelona    | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 30  | Sparta Praha   | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  |
| 31. | Stuttgart      | 0          | 1 | 0 | 0 | 1 | 1  | 3  |
| 32  | PSV            | 0          | 1 | 0 | 0 | 1 | 1  | 3  |
| 33. | AC Milan       | 0          | 1 | 0 | 0 | 1 | 1  | 3  |
| 34  | Lille          | 0          | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 2  |
| 35. | Young Boys     | 0          | 1 | 0 | 0 | 1 | 0  | 3  |
| 36. | Dinamo Zagre   | b 0        | 1 | 0 | 0 | 1 | 2  | 9  |

▲ Pase directo a octavos • Ronda extra

### Próxima jornada

| Salzburg-S. Brest      | M. 18:45 h |
|------------------------|------------|
| Stuttgart-Sparta Praha | M. 18:45 h |
| Barcelona-Young Boys   | M. 21:00 h |
| B. Leverkusen-AC Milan | M. 21:00 h |
| B. Dortmund-Celtic     | M. 21:00 h |
| Inter-Crvena zvezda    | M. 21:00 h |
| PSV-Sporting CP        | M. 21:00 h |
| S. Bratislava-M. City  | M. 21:00 h |
| Arsenal-PSG            | M. 21:00 h |
| Girona-Feyenoord       | X. 18:45 h |
| S. Donetsk-Atalanta    | X. 18:45 h |
| Aston Villa-Bayern M   | X. 21:00 h |
| Benfica-At. Madrid     | X. 21:00 h |
| Dinamo Zagreb-Mónaco   | X. 21:00 h |
| Lille-Real Madrid      | X 21:00 h  |
| Liverpool-Bologna      | X. 21:00 h |
| RB Leipzig-Juventus    | X. 21:00 h |
| Sturm Graz-Club Brugge | X. 21:00 h |

Juan Carlos Caval

# Supercopa Endesa 2024

El Real Madrid ha ganado las seis últimas Supercopas y la temporada pasada se hizo con los tres títulos españoles en liza. ¿Será alguien capaz de acabar con su hegemonía este fin de semana en Murcia?

# ¿Quién acaba con la dictadura del Madrid de Campazzo?

**DIONI GARCÍA** 

UCAM Murcia CB, Unicaja y Barça tienen un reto este fin de semana en la Supercopa Endesa 2024 que se celebra en el Palacio de los Deportes: acabar con la dictadura del Real Madrid de Facundo Campazzo, un equipo que ha ganado el torneo de forma consecutiva los seis últimos años y que el curso pasado se hizo con los tres títulos españoles en juego. Ni la marcha de Pablo Laso hace ya dos campañas provocó una crisis en el gigante del baloncesto español, que la pasada lo ganó todo con el base argentino como MVP en los tres torneos, y que en la anterior solo triunfó en la Supercopa pero se hizo con la Euroliga, el trofeo más preciado del continente.

### Doce victorias consecutivas

La Supercopa se ha convertido en territorio blanco desde hace más de un lustro. Desde la edición de 2018 en Santiago de Compostela ha ganado todos los partidos. Es decir, que lleva doce triunfos consecutivos en el torneo que abre la temporada. En la ciudad gallega ganó al Monbus Obradoiro (61-81) en semifinales y al Baskonia (80-73) en la final. Un año después, en 2019 en Madrid, derrotó al Fuenlabrada (116-61) y al Barça (89-79). En Tenerife 2020, al Iberostar Tenerife (79-92) y el Barça (72-67). Repitió

Tenerife en 2021, donde los blancos ganaron al Lenovo Tenerife (70-72) y al Barça (88-83). En Sevilla 2022 se deshizo del anfitrión Coosur Betis (69-100) para en la final volver a ganar a los azulgranas (89-83). Y en Murcia 2023 eliminó al Barça en semifinales (90-80) y derrotó en la final al Unicaja (88-81). Para encontrar la última derrota del Madriden la Supercopa hay que remontarse a las semifinales de Las Palmas 20217, cuando el anfitrión Gran Canaria le ganó por 73-64.

### Con cuatro caras nuevas

La continuidad había sido la seña de identidad del Real Madrid en las últimas campañas. Pero las retiradas de Rudy Fernández y Sergio Rodríguez, dos emblemas, han provocado que hayan llegado hasta el defensor de la Supercopa cuatro jugadores: el base dominicano del Joventut André Feliz, el escolta canadiense Xavier Rathan-Mayes, que llega de promediar más de 25 puntos en el Enisey Krasnoyarsk ruso, el pívot Serge Ibaka, que regresa a un equipo en el que ya jugó dos meses en la temporada 2011-2012 antes de regresar de la NBA, y Usman Garuba, quien no podrá jugar en Murcia por una lesión por estrés en un pie. Además de Rudy y Rodríguez también se han marchado Guerschon



Campazzo, antes de recibir el año pasado el trofeo de MVP de la Supercopa Endesa en Murcia.

Los blancos acumulan una racha de doce victorias consecutivas en el torneo que abre la campaña

Yabusele, Carlos Alocén, Fabien Causeury Vincent Poirier.

### Las maldiciones del anfitrión

Este año, como en el anterior, no se podrá repetir una final Madrid-Barça, puesto que ambos se enfrentarán en el partido que abrirá el torneo a las seis y media de la tarde en el Palacio de los Deportes. Quien quiere evitar por segundo año consecutivo una final Unicaja-Real Madrid es el UCAM Murcia, que a las nueve y media de la noche se medirá a los malagueños en un duelo que se ha convertido en clásico en las dos últimas campañas. Pero para ello los murcianistas tienen que acabar con varios maleficios. El primero, la racha de triunfos del Unicaja en el Palacio de los Deportes.

Pese a que la última vez que se vieron las caras universitarios y malagueños fue en las semifinales de la pasada campaña de la ACB y salió cara para los de Sito Alonso, perdieron los dos partidos en casa y ganaron los tres a domicilio. También cayeron en la temporada regular de la liga en el Palacio de los Deportes.

Otro maleficio es el que pesa sobre el anfitrión. Nunca el organizador ha ganado el torneo. Y desde Las Palmas 2017 el equipo de casa no juega la final. Antes lo hicieron el Granada (2005), Unicaja (2006 y 2015), Bilbao (2007) y Zaragoza (2008), pero el resultado siempre fue el mismo: derrota ante sus aficiones. El UCAM tiene la oportunidad de romper todos esos sortilegios.■

# Fútbol

# El Alhama ElPozo se medirá al Alba en la segunda ronda de la Copa

El Alhama ElPozo se enfrentará el próximo 2 de octubre en su campo al Alba Fundación Femenino en la segunda ronda de la Copa de la Reina. Las alhameñas superaron en la primera al Elche y en la competición liguera, después de dos jornadas, están invictas tras ganar el pasado domingo en el José Kubala al Atlético de Madrid B. Córdoba-Cacereño, Sporting-Deportivo de la Coruña, Zaragoza-Osasuna, Tenerife-Getafe, Espanyol-Áem SE, Guiniguada Apolinario-Gran Canaria y Deportivo Alavés-DUX Logroño son las otras eliminatorias de una ronda que al igual que la primera se disputará a partido único. L.O.

### Fútbol sala

# ElPozo se enfrenta hoy al Jaén en San Javier con entrada gratuita

ElPozo Murcia se enfrenta hoy (20:30 horas) en el pabellón de San Javier al Jaén Paraíso Interior en su tercer amistoso de pretemporada. La entrada al encuentro es gratuita hasta completar el aforo. El equipo murciano, que tiene hasta seis ausencias por el Mundial, sigue con su preparación para una temporada que no arrancará hasta mediados el domingo 13 de octubre contra el Barça en Murcia. La pasada semana ya se enfrentó al Jaén en un encuentro que se disputó en Alcalá la Real que ganaron los andaluces por 3-2. Ricardinho, la única de las dos caras nuevas que ya está en Murcia, marcó uno de los tantos. L.O.

### Fútbol sala

# España se mide a **Nueva Zelanda** en el Mundial

Después de empatar el primer partido, España, con los murcianos Chemi y Mellado, del Jimbee, se enfrenta hoy a Nueva Zelanda en la segunda jornada del Mundial. El partido dará comienzo a las cinco de la tarde (Teledeporte).

## Remo



Mari Ángeles Macián, ayer en el Puerto de Cartagena.

DIONI GARCÍA

Cuando aún están candentes los rescoldos de París 2024, muchos deportistas ya tienen la mirada puesta en Los Ángeles 2028. Y entre ellos está una cartagenera, Mari Ángeles Macián, quien acaba de proclamarse subcampeona del mundo de Beach Sprint formando pareja con la alicantina Zaira Nieto, una modalidad del remo que se estrenará en los próximos Juegos Olímpicos.

El Beach Sprint es un deporte espectacular, que se realiza en aguas abiertas y que se caracteriza por la velocidad y la explosividad. Los participantes tienen que remar un total de 500 metros, empezando y finalizando sobre la arena de la playa. Las competiciones son individuales, dobles y mixtas.

La Federación Española de Remo, de cara a preparar a sus deportistas ante el debut olímpico,
convirtió hace un año en base de
operaciones el CAR de Los Narejos, donde se encuentra becada y
concentrada Mari Ángeles Macián
junto a los mejores juveniles y
sub-23 -dos chicas y cuatro chicos- de un país que ya se ha convertido en una potencia mundial
gracias a las seis medallas obtenidas en el Mundial disputado la pasada semana en Génova (Italia).

Macián, que nació el 7 de diciembre de 2006, apenas había practicado el remo cuando hace un año el presidente de la Federación Murciana, Paco Moral, que vio en ellas unas cualidades especiales pa-

# María Ángeles Macián da el primer paso para Los Ángeles 2028

La cartagenera de 17 años gana la medalla de plata en el Mundial de Beach Sprint, que debutará en los próximos Juegos Olímpicos



Mari Ángeles Macián, durante la prueba del Mundial.

ra el Beach Sprint, le animó a presentarse a las pruebas de selección de la Española. La cartagenera, que va a iniciar este curso la carrera de Derecho Bilingüe en la Universidad de Murcia, procede de una familia que siempre ha estado ligada a los deportes náuticos a través del Real Club de Regatas de Cartagena. Sin embargo, durante muchos años se había dedicado al atletismo, un deporte donde no llegó a sobresalir. Pero en su mente había una idea: «Siempre he deseado ser deportista profesional, pero no sabía en qué especialidad. Había hecho atletismo y practicado el piragüismo un par de años, pero hasta hace un año solo había tocado el remo en contadas ocasiones, un par de veces», explica la chica de 17 años de edad.

Cuando se presentó a las pruebas de selección su desconocimiento del Beach Sprint era total: «No conocía esta modalidad del remo. De hecho, me explicaron en qué consistía en el momento de hacer las pruebas». Pese a ello, fue la mejor juvenil del país, un puesto que repitió en las pruebas realizadas este verano de cara a la selección de deportistas para la temporada que acaba de empezar.

El Mundial de Génova, donde España alcanzó seis medallas, cuatro en categoría juvenil y dos en absoluta que le han convertido en un referente, fue la primera gran prueba para la cartagenera. Para Macián el resultado fue totalmente inesperado: «A nosotras los entrenadores no han estado diciendo durante el último mes que confiásemos porque éramos un barco muy rápido, pero yo no me lo terminaba de creer», dice. Sin embargo esa plata le dio la razón a los técnicos de la Federación Española, que han visto en esta joven un gran potencial para estar en Los Ángeles 2028 pese a su juventud: «Lo voy a intentar por todos los medios», afirma una chica que no habrá cumplido los 22 años cuando se celebran los próximos Juegos Olímpicos. ■

# Triatlón

# Sergio Baxter regresa con un tercer puesto en la Copa del Mundo

INMA MARTÍNEZ

El totanero Sergio Baxter, después de recuperarse de varias lesiones que le dejaron fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 y que han marcado su temporada, volvió a subir a un podio internacional representando a España. Esta vez logró una medalla de bronce en la Copa del Mundo de Triatlón que se celebró en Valencia, donde el deportista murciano cruzó la línea de meta en tercera posición tras una épica lucha final con el también español Antonio Serrat.

Para Baxter este podio es «todo un triunfo», ya que volvió a demostrar que ni las lesiones ni el virus que le tuvo en cama esa misma semana le paran. «Todo un chute de energía y motivación para encarar el final de temporada», dice, donde tiene entre sus retos el Campeonato del Mundo de Triatlón, el 20 de octubre en Torremolinos, y las dos últimas jornadas de la Super League, los días 6 de octubre en Toulouse y 3 de noviembre en Neom (Arabia Saudí).

Sergio Baxter, que el próximo 14 de octubre cumplirá 24 años, es el único español que forma parte de la Super League, en la que compite una selección de dieciséis triatletas de la élite mundial, y lo hace con el equipo Brownlee Racing, promovido por el tres veces medallista olímpico Jonny Brownlee y su hermano, Alistair, ganador del doble oro olímpico.

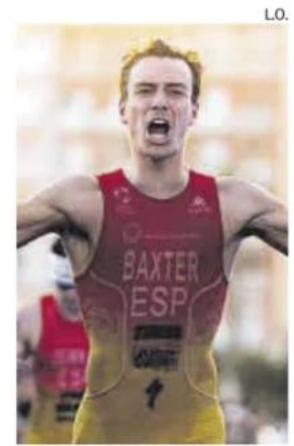

Sergio Baxter, en Valencia.

Publicidad 37



**DEL 16 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2025** 

# ··· Antártida y Malvinas --···

Rumbo a los confines del mundo Naturaleza y vida salvaje

Infórmate e inscríbete en:
https://www.club-viajar.es/expediciones

.....

### **CULTURA Y SOCIEDAD**

Miércoles, 18 de septiembre de 2024

### JUAN FERNÁNDEZ

Robe Iniesta ha conseguido sobreponerse a las turbulencias que acabaron con Extremoduro y se encuentra, asegura, en un momento «muy bueno» de su carrera. Lo demostrará en Murcia. Aunque el concierto estaba programado en La Fica, la promotora informó ayer de que finalmente tendrá lugar en el Espacio Nueva Condomina, donde recalará con una nueva parada de la gira Ni santos ni inocentes, en la que repasa las canciones de su último disco, Se nos lleva el aire (2023), pero dejando pequeños obsequios para sus fans de antaño en forma de canciones de Extremoduro.

— Cuando sacó Lo que aletea en nuestras cabezas, el público se pensaba que era un divertimento momentáneo hasta el regreso de Extremoduro. A día de hoy, cuatro discos y un directo en DVD confirman a los fans de la banda que Robe ha venido para quedarse.

- Yo también lo pensaba, eh. Daba por hecho que iba a ser una cosa puntual cuando empecé con esto. Hicimos el primer disco sin tener ningún pensamiento de tocar en directo ni de nada. Simplemente de hacer ese álbum y pasárnoslo bien. Un divertimento, como tú has dicho. Luego nos gustó mucho la cosa y vimos la posibilidad de hacer una gira, también como una cosa única. Por eso grabamos el DVD, porque pensábamos que era un directo que nunca más íbamos a hacer y para así tenerlo de recuerdo. Pero luego sucedieron varias cosas y la verdad que cada día estamos más contentos, más compenetrados y pasándolo mejor.

### — ¿Este proyecto ha cambiado a Robe Iniesta?

— No, a mí me ha cambiado la vida. La vida es lo que te va cambiando y las cosas que haces cambian contigo. Lo raro sería que siguiera haciendo las mismas canciones que hace 30 años. Lo normal es que haya una evolución en la manera de componer, aunque yo en eso no tengo mucha mano. No puedo planear qué voy a escribir o sobre qué, pero está claro que lo que sale, sale de adentro y muestra esa evolución que tienes con la vida.

— Centrándonos en el último disco, Se nos lleva el aire, abre el álbum el tema El hombre pájaro, con claras alusiones a la falta de fuerzas. Algo que podía interpretarse con que no se veía con fuerzas para seguir mucho más en la música. ¿Hay algo de cierto en esto?

— Hombre, yo eso no lo tengo pensado, ni mucho menos. Eso, cuando llegue, llegará. De momento estamos con la gira en todo lo alto y los



conciertos están saliendo bonitos. La gente creo que lo está disfrutando. Las letras las tiene que interpretar uno mismo. Una canción no habla de lo que el autor diga que habla, sino de lo que le sugiere al que la escucha. Al final, si la canción te sugiere unas emociones y a ti te parece que habla de algo, ¿por qué no? ¿Qué más te da en lo que estuviera pen-

### — ¿En qué momento diría que se encuentra ahora mismo?

sando el autor cuando lo estaba ha-

ciendo?

— En un momento muy bueno de mi carrera, con un disco que le ha gustado a todo el mundo y que a nosotros también nos gusta mucho tocar. Si fuera por nosotros, solo haríamos en concierto las canciones del disco nuevo, vuelta y vuelta [Ríe].

### — ¿Uno no se cansa de estar tantos años encima de un escenario?

- Bueno, a mí las ganas me las dan los temas nuevos. Si no hago temas nuevos, no me dan ganas de ponerme a tocar. Pero cuando tienes un tema en la cabeza, estás loco por enseñárselo a los demás. Cuando lo curras en el local, estás loco por ir a grabarlo. Cuando lo grabas, estás loco por que lo escucha la gente. Y luego, claro, lo que quieres es tocarlo en directo. Las ganas me las da el material nuevo y ser un grupo vivo que no se casa con un sonido específico. Tengo que sorprenderme a mí mismo para luego poder sorprender a los demás.

### — Ha vivido varios cambios en la industria, como la entrada de las plataformas digitales como Spotify o la desaparición de los discos tal y como se conocían. ¿Cómo evalúa esta evolución?

— Pues en algunos sentidos bien y en otros no tan bien. Lo de que se hagan singles en vez de discos enteros tampoco es un cambio demasiado grande. Antiguamente, solo se hacían sencillos y luego se sacaban discos largos cuando se tenían un montón de singles, simplemente por juntarlos en algo. De alguna manera está bien porque es más accesible.

### — ¿Y cuál diría usted que es la mavor diferencia?

— Que todo el mundo oye lo mismo al mismo tiempo. No comprendo cómo salen canciones de muchos chavalitos jóvenes que se convierten en todo un fenómeno. Y luego, por otro lado, la discográfica antes tenía mucho más poder. Cuando fichabas por una, ya tenías la mitad del camino hecho. Pero eso ahora no quiere decir mucho.

### — A pesar de eso, cuando sacó el disco, se encontraba en las listas de más escuchados junto a esos artistas jóvenes que menciona.

Ší, y me sorprendió, porque ma-

Miércoles, 18 de septiembre de 2024

nejan otro volumen de cifras. A mí que me escuchen un millón de personas me parece algo alucinante, pero para esa gente un millón no es nada.

### — También es cierto, y no hay que negarlo, que todo el mundo ha escuchado aunque sea alguna canción de Extremoduro. Eso le tendrá que dar cierta autoestima.

— Hombre, claro, autoestima te tiene que dar, pero en su justa medida. Yo siempre lo digo que los artistas necesitamos tener el apoyo de la gente porque en el arte no hay nadie que pueda decir 'esto está bien hecho' o 'esto está mal hecho'. El arte no es como una pared, que está recta o no. Tú mismo no sabes si lo que estás haciendo es bueno; el público debe servir para animarte y darte fuerza, pero no para presionarte pensando que eres la hostia.

### — ¿Le queda alguna meta que alcanzar como artista?

— La siguiente canción, ni más ni menos, que va a ser la mejor, porque siempre la última es la mejor. La última que he hecho ha sido la de El poder del arte, y es la que más me gusta de todas.

### — Inició este proyecto pidiendo a los asistentes que no sacasen sus móviles constantemente durante el concierto. Cuatro discos y varias giras después, ¿cree que lo ha conseguido?

 Sigue habiendo demasiados para mi gusto, pero creo que la gente ha ido aprendiendo a manejar los cacharritos y a convivir con ellos. Es un invento moderno y nos han engañado a todos con la publicidad. Recuerdo que había un anuncio que vendía un teléfono, o una compañía que te presentaba un concierto con todo el mundo grabando, como si lo guapo del concierto fuera eso. Entiendo que la gente quiera grabar un poquito para ponerle a sus colegas, pero hay mucha gente que se pasa todo el concierto con el móvil fuera y lo pone muy arriba. Eso ya sí que me molesta un poco, como si no hubiera gente detrás que quiere disfrutar del directo.

### — Hemos estado media hora hablando y no le he preguntado por Extremoduro. ¿Le cansa que todo el rato se le mencione el grupo?

— Claro que me cansa. Han pasado 10 años desde que Extremoduro hizo su última gira, 11 desde el último disco... Y ya está todo dicho sobre aquello. Ahora hay que vivir el presente, que se nos lleva al aire, que hay que estar alerta y vivir la vida sin hablar del pasado ni del futuro. ■

### Robe

Fecha: Sábado, 21.30 horas. Lugar: Espacio Nueva Condomina. Entradas agotadas.

### **Fotografia**

Mañana se estrena en la gran pantalla este documental, de Francisco Javier Sandoval, sobre un hombre que es tan internacional como profeta en su pueblo, Cabezo de Torres

# El **'fotógrafo del pueblo**' repasa su trayectoria en la Filmoteca

LOLA LÓPEZ

Juan de la Cruz Megías y Francisco Javier Sandoval cruzaron sus caminos en un taller de fotografía que el primero impartió, hace aproximadamente quince años, en el Centro Cultural Puertas de Castilla, al que el segundo acudió como alumno. Más allá de esta toma de contacto como maestro y pupilo, lo que les terminó de unir fue el orgullo de ser autodidactas.

Megías comenzó a fotografiar a los 11 años, recuerda, y desde entonces ostentó el cargo de ser «el mejor fotógrafo» de su «calle». Porque era el único, reconoce entre risas, y porque su trayectoria le ha llevado a alcanzar el reconocimiento internacional. Lo cierto es que ese que comenta podría haber sido el título del documental sobre su vida, pero sin embargo Sandoval prefirió llamarlo El fotógrafo del pueblo. Mañana, esta pieza audiovisual de media hora verá la luz en la Sala B de la Filmoteca Regional (a las ocho de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo).

### «Por amor al arte»

Megías describe a Sandoval como un «entusiasta de la fotografía», y es este amor el que ha impulsado la realización de este documental, hecho «sin presupuesto, por amor al arte». En él queda retratada la trayectoria del fotógrafo de Cabezo de Torres, un hombre que ha conseguido trascender mediante un arte que sigue siendo «un bebé en el mundo de la cultura», afirma, a pesar de que ya se haya «colado» dentro de los museos y las galerías de arte.

Ahí reside, añade, el mérito de este cortometraje: «Esto de los documentales es algo que hace él por su cuenta en los ratos libres —los que le deja su trabajo 'de diarrio' en un centro de menores—, y creo que está haciendo una labor que no está realizando ninguna institución».

El estreno de mañana, para el que esperan ver la sala llena, con un poco de suerte será solo el comienzo de un periplo que llevará esta película a otras pantallas. Por



El fotógrafo Juan de las Cruz Megías.

ejemplo, se atreve a avanzar, a Ibiza, de donde es el autor de la banda sonora que acompaña las imágenes y, tras ver el trabajo completo, ha invitado a los artífices a hacer un estreno en la isla.

### De campeonato y de pueblo

Si se materializa el estreno en mitad de las aguas del Mediterráneo está por ver; mientras tanto podrá verse en el corazón de Murcia este recorrido por varios de sus trabajos a modo de capítulos: su faceta como fotógrafo de arquitectura, su selección para el libro Pan, vino y azúcar, su trabajo como fotógrafo de bodas... En resumen, su camino para llegar a ser, desde su pueblo,

### «El pueblo me dio lo necesario para realizarme como persona y como fotógrafo»

un retratista de trascendencia internacional con fotografías «de campeonato» –como atestiguan los logros conseguidos con las series Bodas/Weddings y Vivan los novios –, algo de lo que se enorgullece: «Me siento cómodo –con el sobrenombre de 'fotógrafo del pueblo' – porque estoy muy contento de haber nacido en ese pueblo donde encontré el ambiente y la atmósfera necesaria para realizarme como persona y como fotógrafo, no tengo ningún complejo por ser un fotógrafo del pueblo».

Ese título, y todos los demás sobrenombres que acompañan a su obra, se los ha ganado a base de pulsar el disparador de la cámara. Megías era «un niño aficionado a la fotografía», algo que aprendió de manera autodidacta, y a los 19 años abrió su primer estudio – «por necesidad de trabajar» –. Verse ahora protagonista de un documental le da «respeto y emoción». Por eso dice, sin tapujos ni bocas pequeñas, que él es profeta en su pueblo. 

■

### Viñetas mágicas

### Paco Olivares. Murcia

# Superpoderes y música pop

Tercero de los cinco voluminosos libros que conforman los producidos por Mike Allred y familia de Madman y el universo de sus otros caracteres y obras contemporáneas a aquella. Se recopila la serie The Atomics, surgidos de las páginas del personaje: se trata de un grupo de beatniks, ese colectivo inventado en la década de los cincuenta proclive al desenfreno sexual, la violencia gratuita o la despreocupación, ataviados con ropa elegante y cortes de pelo muy ca-

racterísticos, que reciben un chorro de esporas extraterrestres que los muta en seres desagradables físicamente pero con poderes. Madman consigue enderezarlos y convertirlos en un equipo contra amenazas de lo más surrealista, con ese estilo tan pop que caracteriza al dibujante. También podemos disfrutar de la novela gráfica: Red Rocket 7, donde la música es el elemento primordial -originalmente incluía un CD-y el elemento superheroico un género parale-



lo. Tras la muerte del Red Rocket original, un clon toma el relevo embarcándose en una gira musical donde Allred nos llevará por las diversas épocas del rock'n' roll donde veremos desfilar a The Beatles, Elvis, Bob Marley, David Bowie y otros muchos artistas del medio, mientras el personaje luchará contra villanos que intentan destruirlo. Como siempre el volumen de material extra que cierra el libro es ingente y lleno de firmas de muchos grandes autores como Steve Rude, Bill Sienkiewicz, Dani Acuña, Adan Hugues, David Rubin, etc., que aportan su versión del loco protagonista. ■

MIKE ALLRED

'MADMAN INTEGRAL 3'

Planeta Cómic

# **Festival**

Tres conciertos y dos clases magistrales componen el programa de este ciclo que tendrá lugar en octubre e inaugurará Carlos Piñana

# La guitarra será protagonista del otoño en San Javier con el Fall Music Festival

L. O.

San Javier tendrá, durante el mes de octubre, su foco puesto en la guitarra. Será así gracias al Fall Music

Festival, un ciclo que contará con tres conciertos y dos clases magistrales que tendrán este instrumento como hilo conductor pero en el que se darán cita el flamenco, la música antigua y la 'world music'. Todos los conciertos serán gratui-

# Una pandilla de seis

Al igual que las series clásicas creadas por la escuela Bruguera, las de Dupuis en Bélgica, referente y reactualización de las primeras en su segunda época, son historias que, creadas para un público infantil o juvenil, su trasfondo es, sin duda, legible y disfrutable para lectores de cualquier edad. Esta nueva recopilación, realizada por Dolmen, de los personajes de la casa Spirou no es tan nostálgica o recordada por el público lector hispano por lo poco editado, tal vez más por veteranos lecto-

catalanes porque allí sí se han reproducido más aventuras. No obstante, el gran interés radica en redescubrir una obra de ese gran autor que fue Jean Roba, el creador de Bill y Bolita y algunas aventuras de Spirou y Fantasio. El germen de esta serie fue de Marcel Denis y Jo-El Azara, quienes realizaron una historia corta,

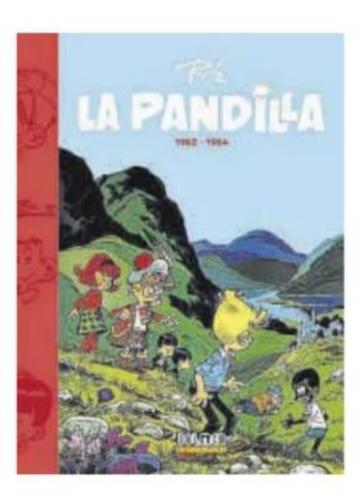

también incluida en este libro, que no llegó a más, para, luego, ser retomada por Roba con algunas ayudas de sus compañeros Jidehem, Vicq y Delporte. Se trata de un grupo de niños, cada uno con una personalidad muy concreta que se ven enfrentados a pequeñas aventuras, casos detectivescos y son solucionadores de asuntos ajenos. El único adulto es el mayordomo, al servicio de uno de ellos, el hijo de ricos escoceses, con un castillo en propiedad donde se reúne el grupo. Una serie muy disfrutable y que aporta en su paginación final abundante material extra que enriquece la obra.

### 'LA PANDILLA'

Dolmen

# Antes de Popeye

Elzie Crisler Segar fue el creador de Popeye, que mucho más tarde se haría popular por ser un gran comedor de botes de espinacas, ya que fue imagen de una campaña institucional que otorgaba, equivocadamente, a una ingesta muy alta de hierro, una fuerza descomunal. Pero centrándonos en el libro a reseñar, decir que Segar fue uno de los grandes dibujantes de cómics en prensa y, la presente, es una de sus grandes obras. Creada en 1919, se inicia como parodia del cine y el teatro para convertirse,

poco a poco, en una comedia coral donde aparecían personajes de lo más variopinto, decantándose hacia la sátira familiar y la crítica social. Este libro, de gran tamaño, ofrece una selección de páginas que van desde 1925 a 1930, siendo las del último bloque 1928/1930 una continuidad cuya acción sitúa a los personajes en el desconocido desierto del Oeste, donde indios navajos, dinosaurios,

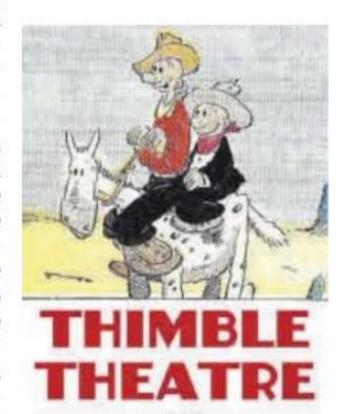

\* assult "

buscadores de oro y otras lindezas descubrían, al lector de la época, un mundo de aventuras y diversión. Estas historietas se complementan con otra serie publicada en la parte superior; su nombre, Sappo. Un cómic de dos tiras, también humorístico, protagonizado por dicho personaje, un tipo bajito, que comparte historias cotidianas junto a su esposa, una mujer grandota y celosa, lo que dispara el humor más absurdo y surrealista. En esencia, una maravillosa oportunidad de conocer un cómic clásico y divertido junto a otros, de esta misma editorial, como Li'l Abner o Polly and Her Pals.

E. C. SEGAR

### 'THIMBLE THEATRE'

Diábolo

Javier Lorente

El guitarrista Carlos Piñana.

tos y en formato intimo.

La primera cita será el jueves 3 de octubre. Carlos Piñana inaugurará la programación con su proyecto Flamenco, en el que aúna guitarra, cante y baile, con la percusión como hilo conductor. Quien fuera Bordón

Minero del Cante de las Minas en 1996, además, mezcla el flamenco con otros géneros como el jazz.

Una semana después, el día 10, será el tumo de Fernando Espí, Catedrático del Conservatorio de Murcia y especialista en música antigua, con el concierto Grandes Maestros de la Música Clásica.

El último concierto será el jueves 17, con el jovencísimo guitarrista tailandés Phan Anusarnsunthorn como protagonista de la noche. La joven promesa asiática se ha hecho un nombre en el mundo de la guitarra gracias a su fusión personal con ecos de 'world music'.

El día anterior, además, el tailandés impartirá una clase magistral dedicada a la guitarra moderna. La otra sesión lectiva del ciclo correrá a cargo de Carlos Piñana, que demostrará sus dotes con la guitarra flamenca el 2 de octubre. El concejal David Martínez y el director del Conservatorio de Música de San Javier, Francisco Javier Martínez, celebraron la vertiente académica que contempla este nuevo evento en San Javier.

La Opinión Miércoles, 18 de septiembre de 2024 Cultura y Sociedad 41

«Hoy, con ocasión de su centenario, sufrimos una campaña orquestada según la cual Gloria
Fuertes era una grandísima poeta
a la que debemos tomar muy en
serio», refunfuñaba Javier Marías
desde su habitual sección en El País Semanal. Corría 2017 y, si bien es
cierto que los homenajes que se le
estaban tributando a la escritora
no eran pocos, para el autor de Corazón tan blanco o Mañana en la
batalla piensa en mí eran siempre
demasiados.

«Quizá yo sea el equivocado (a lo largo de mi ya larga vida), pero francamente, me resulta imposible suscribir tal mandato. Es más, es la clase de mandato que indefectiblemente me lleva a desconfiar de las reivindicaciones y redescubrimientos feministas de hoy, que acabarán por hacerle más daño que beneficio al arte hecho por mujeres», remataba Marías, con esa seguridad que da el saber que no va a ser rebatido por la interpelada, que, a esas alturas, llevaba casi dos décadas muerta.

A pesar de ello, ya en 1976 Gloria Fuertes había compartido en una entrevista con Ana María Moix en Vindicación feminista unas reflexiones que resultaban una más que ajustada respuesta para los desdeñosos como Marías: «De haber sido hombre me hubieran

### En 1976 decía la escritora: «De haber sido hombre me hubieran reconocido mucho antes »

reconocido mucho antes. Una mujer, para que se la reconozca como pintora, músico, escritora, investigadora... años atrás, e incluso ahora, tiene que ser una fuera de serie. En cambio, el mundo está lleno de famosos mediocres».

### «Si se me resiste, paso»

«Gloria Fuertes escribía con mucha facilidad. Decía 'si se me resiste, paso', y eso es algo que les molesta mucho a los grandes guardianes de la poesía. Parece que la narrativa en torno al poeta es que tiene que costar escribir y, si no eres el tipo al que le cuesta mucho...», comentaba Darío Gael Blanco durante el encuentro virtual de prensa organizado por la editorial Dos Bigotes para presentar Gloria. La poeta de los amores prohibidos, un ensayo colectivo que llegó a las librerías este pasado viernes 16.

Coordinado por la Lola Lapaz, el volumen incluye, además de la de Gael Blanco, colaboraciones de Luna Miguel, Gloria Fortún, Ana Isabel Simón Alegre y Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid

### Libros

El ensayo colectivo 'Gloria. La poeta de los amores prohibidos' explora la personalidad menos conocida de la escritora madrileña, como su obra para adultos, sus relaciones amorosas y su influencia entre las nuevas generaciones de escritores.

# La Gloria Fuertes de los lectores adultos y los amores escondidos

**EDUARDO BRAVO** 



La escritora madrileña Gloria Fuertes.

bajo cuyo gobierno se celebraron los actos por el centenario del nacimiento de la poeta madrileña y que, entre otras cosas, recuerda en su texto las dificultades que encontró durante los años 60 y 70 para conocer la obra para adultos de la poeta de Lavapiés. Una experiencia que, a pesar de las diferencias generacionales, es también compartida por Lola Lapaz.

«Soy filóloga de formación y Gloria Fuertes nunca salió en ninguna asignatura. Estudié en los 90 y ella, como tantas otras, no estaba en los temarios. Por eso, aunque la conocía como ese personaje extravagante que aparecía en los programas infantiles, no la conocía como poeta. Hubo que esperar a 2017, con el centenario de su nacimiento, para que se hablase de ella y se conocieran aspectos de su vida como su lesbianismo», explica Lapaz, que ha conseguido armar un volumen con textos en los que los autores participantes comparten con el lector el poso que Gloria Fuertes ha dejado en ellos. «Son textos muy diferentes unidos por un hilo invisible, que es la figura de Gloria Fuertes, que los abraza a todos», concluye Lapaz.

### Nuevos referentes

«Desde 2014, cuando comenzamos con la editorial, hemos publicado obras sobre Madonna o John Waters. Personajes que consideramos relevantes, analizados desde una óptica diferente, en la que se mezclan las visiones académicas con los testimonios más personales. Son libros con los que se puede aprender, disfrutar y conocer nuevos referentes para la sociedad en general y para el colectivo Lgtbiq+ en particular», explicaban los responsables de la editorial Dos Bigotes que, además de los ya mencionados, también han publicado un ensayo sobre el artista Ocaña y en breve lanzarán un libro dedicado al realizador español Eloy de la Iglesia que ha sido coordinado por Carlos Barea, quien también ha participado en el libro de Gloria Fuertes con un texto sobre los amores que tuvo la poeta a lo largo de su vida.

«Todos sabemos que Lorca tuvo tal amante, que Cernuda se lió con no sé quién, pero no conocíamos esas mismas cosas de Gloria Fuertes – recuerda Lola Lapaz – . Sin embargo, creo que es necesario que se conozca que tuvo novios, que tuvo novias, y aunque no me gustaría etiquetarla porque ella misma no quería ser etiquetada, es cierto que estaba fuera de lo normativo. Era una persona que estaba gorda, que se ponía corbatas, que fumaba, bebía güisqui... Era alguien universal, ni hombre, ni mujer, ni lesbiana, ni heterosexual, ni siquiera queer y a la vez todas esas cosas».

«A las que éramos niñas, niños, niñes y tenemos ahora treinta y pico o cuarenta años, Gloria Fuertes nos ha influido muchísimo», explicaba la poeta Gloria Fortún, participante también en Gloria. La poeta de los amores prohibidos. «Aunque ella vivió casi toda su vida en Lavapiés, en sus últimos años su casa estuvo en Alberto Alcocer, cerca de donde estaba la mía, lo que hizo que, en ocasiones, la viera por la calle. Por eso, he titulado mi colaboración Cómo ser Gloria F., porque hay muchas cosas que tengo en común con ella. Por ejemplo, yo también soy Gloria F., también soy de Madrid, soy poeta, gorda, bollera y he estado en EE.UU. De hecho, cuando allí me hablaban de poetas españolas, era a Gloria Fuertes a la que mencio-

### «Aunque no quería ser etiquetada, estaba fuera de lo normativo», explica Lola Lapaz

naban», comenta Fortún, que lamenta cómo esas personas que disfrutaron de la obra de Fuertes cuando eran pequeñas a través de sus libros infantiles o apariciones televisivas, no continuaron leyéndola cuando se hicieron adultos.

«Conozco a gente que tuvo contacto con su obra de crío, pero de adulto se desinteresó. En mi caso nunca dejó de estar ahí. Aunque la forma de caminar junto a su obra cambió a lo largo de los años, nunca se detuvo -comentaba Darío Gael Blanco, que reconocía su interés por esa Gloria Fuertes más crepuscular -. Me interesa mucho esa Gloria que habla con humor de, por ejemplo, el suicidio. Son facetas menos conocidas de su obra, pero en las que he profundizado últimamente, especialmente por lo sucedido dos días antes de que acabase el plazo para entregar mi texto: Roberta Marrero decidió dejarnos. Ella adoraba a Gloria Fuertes y yo había comentado con Roberta que era su gran heredera porque las dos hacían esa poesía que parece sencilla pero que conecta con el dolor». ■

42 | Cultura y sociedad Miércoles, 18 de septiembre de 2024 LaOpinión

### **FERIA DE MURCIA**





**GIL LÓPEZ** 



Hacía diez años que en las taquillas de La Condomina no se colgaba el cartel de 'No hay billetes'. Sin duda era la cita más esperada de esta feria y no defraudó ni al aficionado taurino ni al público en general. Talavante mostró un gran toreo, mientras que Paco Ureña puso de manifiesto el toreo clásico y de antaño que lleva en su sangre. Por último, el peruano Roca Rey estuvo en su línea con menos brillo que en otras actuaciones, haciendo disfrutar al público en general con su valor frío.

Talavante demostró un toreo excepcional en el albero de La Condomina. Una faena completa con pases de casi todas las marcas, en la que la quietud y el temple fueron la nota. Quizás bajó un poco de nivel al natural, pero fue de bella ejecución y todas las tandas tuvieron un alto grado de emoción por los terrenos que pisó. Ya con el capote el comienzo fue vibranGran tarde de toros en la tercera de Feria. Paco Ureña y Roca Rey se llevaron tres trofeos, mientras que Talavante consiguió dos. Un encierro de Victoriano del Río, de excelente juego: el sexto, premiado con la vuelta al ruedo

# Ureña y Roca Rey, duelo de titanes

te, echándoselo a la espalda. Saludó lanceando con gusto y rematando de manera garbosa con una larga cordobesa. El inicio con la muleta tuvo el mismo nivel, de rodillas con un pase cambiado de suspiro, ante un toro bravo y con clase. Pinchazo hondo y descabello. Oreja y palmas.

Los miles de aficionados nodaban un céntimo por el segundo toro de Talavante, que se había mostrado soso en capotes y bravucón en varas. La magia de la muleta del extremeño lo embarcó en redondo, enseñándole a embestir; en ese momento el toro rompió a bueno y así fueron cayendo las tandas, por el derecho, al natural, con un cambio de manos incluido. Cerró la faena con un manojo de bernardinas que provocaron que el público, casi, cayera por las barandillas. El acero le privó de un triunfo mayor. Oreja tras aviso y palmas al toro.

La plaza ya estaba caliente cuando saltó a la arena Paco Ureña, que no solo mantuvo el nivel sino que destiló 'gotas de esencia'. Ureña añade a su toreo el cargar la suerte y abrir el compás, lo que es un canto al toreo con sabor añejo. Muy torero en el capote, al inicio de la faena, para después, con la franela, abrir el frasco de la esencia, con temple y torería, repartiendo las dosis en los dos pitones, con más calado al natural, dejando por medio uno de pecho interminable. Gran actuación del lorquino, a pesar de caer la espada en el rincón. Dos orejas de ley ante un toro que flojeó, pero boyante.

En el quinto, un toro justo de presencia, pero con dos puñales cuyas puntas parecían las de los dardos de las ferias para pinchar los globos, el capote solo sirvió para la brega. Juntó los pies para iniciar con la franela por alto, midiendo mucho al toro y volviéndose exigente. No se descompuso Ureña, que a base de aguante fabricó una gran faena, más para el aficionado, con tandas sobresalientes en derechazos y naturales, destacando una a mitad de faena memorable. Templados y ajustados los naturales, bajando las manos, cerrando con un arrimón. Gran faena. Estocada nuevamente, en el rincón. Oreja y fuerte petición de otra.

Roca Rey brilló más con el capote en el quite, tras varas, que al recibo, ante un toro anovillado, bien armado, con un pitón derecho de esos que deshacen los pespuntes. Con la franela, comenzó como es costumbre en él, en la boca de riego y con dos pases cambiados. El resto de la faena tuvo algún momento de sabor, pero tuvo un desarrollo de muletazos 'arrebataos', por ambos lados. Era curioso que estuviera sonando el pasodoble a Manolete al tiempo. Lo que asomó en el desarrollo de la faena fue ese asombroso valor frío que tiene. Media estocada para concluir. Oreja.

Salida contraria del sexto, quedando inédito Roca Rey con el capote. Posteriormente, se fue el toro como una locomotora al caballo. Cinco
pases por alto del espigado peruano
junto a tablas para abrir faena. Derechazos citando de lejos a manos bajas, para dibujar tres tandas con más
sosiego que en su primero, por el pitón derecho que era el bueno. Menos
claro por el otro. Se encerró en pases
de pecho bajo los tendidos de sol. Estocada trasera fulminante. Dos orejas
y vuelta al ruedo al toro.

La**Opinión** Miércoles, 18 de septiembre de 2024 Cultura y sociedad | 43

# Enrique Soler

### Ambiente en la Plaza

Enrique Soler



De izquierda a derecha: los alcaldes y alcaldesas Ángel Pablo Cano, de Blanca; José Francisco García, de Caravaca; Catalina Herrero, de Fortuna; José Ballesta, de Murcia; Alicia del Amor, de Cehegín, y Juan Soria, de Moratalla.

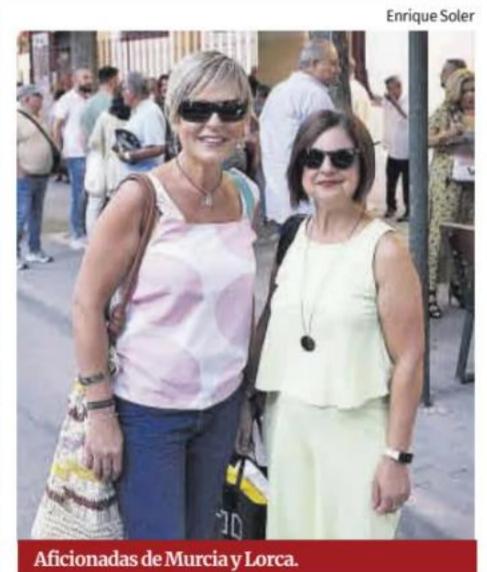

Enrique Soler

Un día en familia.

Enrique Soler

Talavante en una bellisima revolera.

De acompañar a la Fuensanta a disfrutar de una tarde de toros

Aficionados de toda la Región y de provincias limítrofes llenaron el coso de La Condomina en la tradicional corrida de feria. Muchos continuaron la jornada que comenzó bien

temprano acompañando a La Morenica hasta el Santuario, para cerrar la jornada con una corrida de toros. En las puertas del coso se vio a aficionados de los tres protagonistas del cartel. Una tarde más, estuvo presente el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y en el burladero del Ayuntamiento de Murcia se vio a alcaldes de la Región. 44 | Cartelera | LaOpinión

### Cines

MURCIA

| Neocine Centrofama      | 968 247530              |
|-------------------------|-------------------------|
| Puerta Nueva, s/n       | www.neocine.es          |
| El 47                   | (Digital) 19.45         |
| El conde de Montecristo | (Digital) 20.45         |
| Sidonie en Japón        | (Digital) 17.15 / 19.00 |
| Volveréis               | (Digital) 17.30 / 22.00 |

| Thader                              | 968 385783                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Av. Juan de Borbón s/n              | www.neocine.es                                    |
| Alien: Romulus                      | (Digital) 18.00 / 20.30 / 22.45                   |
| Bitelchús Bitelchús (Digital) 16.15 | 5 / 17.15 / 18.15 / 19.15 / 20.15 / 21.15 / 22.15 |
| Buffalo Kids                        | (Digital) 16.00 / 18.15 / 20.30                   |
| Capitán Avispa                      | (Digital) 16.00                                   |
| Del revés 2 (Inside Out 2)          | (Digital) 16.10 / 18.25 / 20.20                   |
| Deadpool y Lobezno                  | (Digital) 16.00 / 18.15 / 20.00 / 22.45           |
| El conde de Montecristo             | (Digital) 16.00 / 19.15 / 22.15                   |
| Gru 4. Mi villano favorito          | (Digital) 18.00 / 19.45                           |
| Hotel Bitcoin                       | (Digital) 16.00 / 20.40                           |
| Jung Kook: I Am Still               | V.O.S. (Digital) 18.00                            |
| Justicia artificial                 | (Digital) 16.00 / 22.40                           |
| La trampa                           | (Digital) 22.45                                   |
| Longlegs                            | (Digital) 22.30                                   |
| No hables con extraños (Digital     | 16.00 / 18.15 / 19.20 / 20.25 / 21.30 / 22.30     |
| Odio el verano                      | (Digital) 16.00 / 18.25 / 20.30 / 22.30           |
| Padre no hay más que uno 4: Can     | npanas de boda (Digital) 16.15                    |
| Romper el círculo                   | (Digital) 16.00 / 18.00 / 20.15 / 22.40           |
| The Amazing Spider-Man 2: El po     | der de Electro (Digital) 21.30                    |
|                                     | (Digital) 16.30 / 18.30 / 20.30 / 22.30           |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Le    |                                                   |

| Nueva Condomina                     | 902 333231                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| C.C. Nueva Condomina                | www.cinesa.es                                 |
| Alien: Romulus                      | 16.35 / 21.45                                 |
| Bitelchús Bitelchús 16.35 / 17.15 / | 18.10 / 19.15 / 20.00 / 20.45 / 21.55 / 22.45 |
| Bitelchús Bitelchús                 | V.O.S. 19.05                                  |
| Capitán Avispa                      | 15.50                                         |
| Deadpool y Lobezno                  | 16.15 / 18.50 / 21.15                         |
| Estación Rocafort                   | 22.35                                         |
| El 47                               | V.O.S. 18.30                                  |
| Hotel Bitcoin                       | 15.45 / 19.10 / 21.40                         |
| Jung Kook: I Am Still               | V.O.S. 18.00 / 19.15 / 20.15                  |
| Justicia artificial                 | 20.10 / 22.35                                 |
| Los mundos de Coraline              | (3D) 16.30                                    |
| No hables con extraños              | 15.55 / 16.50 / 18.30 / 19.25 / 21.05 / 22.00 |
| No hables con extraños              | V.O.S. 16.30 / 21.35                          |
| Odio el verano                      | 16.15 / 18.45 / 21.30                         |
| Padre no hay más que uno 4: Cam     | panas de boda 16.25                           |
| Romper el círculo                   | 16.00 / 18.55 / 21.50                         |
| The Amazing Spider-Man 2: El pod    | er de Electro 21.00                           |
| Un desastre es para siempre         | 16.10 / 19.15 / 21.35                         |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lei   | ndarys 15.45 / 18.00                          |

| Neocine Hd Digital Myrtea           |                       | 968 838959                   |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Av. Severo Ochoa s/n. C.C. El Tir   | o Espinardo           | www.neocine.es               |
| Alien: Romulus                      |                       | (Digital) 20.00 / 22.15      |
| Bitelchús Bitelchús (Digital) 16.15 | / 17.15 / 18.15 / 19  | 9.15 / 20.15 / 21.15 / 22.15 |
| Buffalo Kids                        |                       | (Digital) 16.15 / 18.00      |
| Deadpool y Lobezno                  | (Digital) 16.0        | 00 / 18.00 / 20.00 / 22.30   |
| El 47                               | 197 TO NO.            | (Digital) 16.15              |
| El conde de Montecristo             |                       | (Digital) 20.15              |
| Hotel Bitcoin                       |                       | (Digital) 20.20 / 22.15      |
| Longlegs                            | 119/0/11/0/2004 (COM- | (Digital) 18.20              |
| No hables con extraños              | (Digital) 16.         | 20 / 18.25 / 20.35 / 22.45   |
| Odio el verano                      | (Digital) 16.         | 00 / 18.25 / 20.30 / 22.45   |
| Padre no hay más que uno 4: Cam     | panas de boda         | (Digital) 18.00              |
| Romper el círculo                   | (Digital) 16.0        | 00 / 18.00 / 20.20 / 22.30   |
| Un desastre es para siempre         | (Digital) 16.         | 15 / 18.30 / 20.30 / 22.20   |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Ler   | ndarys                | (Digital) 16.20              |

### MOLINA DE SEGURA

| Neocine Hd Digital Vega Plaza        | 968 64 30 73                    |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| C.C. Vega Plaza                      | www.neocine.es                  |
| Alien: Romulus                       | (Digital) 19.45                 |
| Bitelchús Bitelchús                  | (Digital) 18.15 / 20.15 / 22.15 |
| Buffalo Kids                         | (Digital) 18.00                 |
| Deadpool y Lobezno                   | (Digital) 22.00                 |
| Hotel Bitcoin                        | (Digital) 20.00 / 22.00         |
| No hables con extraños               | (Digital) 18.15 / 20.25 / 22.30 |
| Odio el verano                       | (Digital) 18.30 / 20.30 / 22.30 |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas | de boda (Digital) 18.00         |
| Romper el círculo                    | (Digital) 18.00 / 20.20 / 22.45 |
| Un desastre es para siempre          | (Digital) 18.30 / 20.30 / 22.30 |

### CARTAGENA

| Mandarache<br>Ronda Ciudad de la Unión nº 30 | 968 314944<br>www.neocine.es |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Alien: Romulus                               | 20.30 / 22.45                |
| Bitelchús Bitelchús                          | 18.15 / 20.15 / 22.15        |
| Buffalo Kids                                 | 18.00                        |
| Deadpool y Lobezno                           | 18.00 / 20.00 / 22.40        |
| El 47                                        | 22.45                        |

### **ESTRENOS DE LA SEMANA**

**HOTEL BITCOIN>** Narra la historia en números de: 4 amigos, 5000 bitcoins y 1 portátil. Entre fiesta, prestamistas, amor, locura y crimen, tendrán que proteger esa pasta hasta un lunes que parece no llegar, encerrados todo un fin de semana en un hotel... Director, Manuel Sanabria, Carlos Villaverde, 101 min. Intérpretes. Alejo Sauras, Mauricio Ochmann, Pablo Chiapella. Comedia. (España). 12 años.

NO HABLES CON EX-TRAÑOS> Cuando una familia americana es invitada a pasar el fin de semana en la idilica finca de una encantadora familia británica con la que entablaron amistad durante las vacaciones, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica... Director. James Watkins. 109 min. Intérpretes. James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy. Terror. (EE.UU.). 16 años.

BITELCHÚS BITELCHUS> Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando su rebelde hija, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente... Director. Tim Burton. 104 min. Intérpretes. Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara. Fantástico. (EE.UU.), 12 años.

EL 47> Es la historia de un acto de disidencia pacífica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñaba del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento se empeñaba en repetir... Director. Marcel Barrena, 110 min, Intérpretes. Eduard Fernández, Clara Segura, David Verdaguer. Drama. (España). 7 años.

DIABÓLICA> La familia de Curtis es seleccionada para probar un nuevo dispositivo para el hogar: un asistente digital llamado AIA. AIA aprende los comportamientos de la familia y comienza a anticipar sus necesidades. Y puede asegurarse de que nada, ni nadie, se interponga en el camino de su familia... Director. Chris Weitz. 123 min. Intérpretes. John Cho, Katherine Waterston, Havana Rose Liu. Terror. (EE.UU.). 12 años.

EL CUERVO> Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinados cuando los demonios de su oscuro pasado les alcanzan. Ante la oportunidad de sacrificarse para salvar a su verdadero amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando el mundo de los vivos y los muertos para saldar sus deudas... Director. Rupert Sanders, 111 min, Intérpretes. Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston. Thriller. (EE.UU.). 12 años.

### **ODIO EL VERANO>**

Alonso (barrendero) y Marisa (tarotista), Torres y Fátima (propietarios de una charcuteria) y Calatrava (cirujano estético) y Vicky (influencer) han reservado una casa en Canarias para pasar las mejores vacaciones de su vida con sus respectivas familias. Lo que no saben es que han alquilado la misma casa... Director. Fernando García-Ruiz. 103 min. Intérpretes. Julian López, Kira Miró, Jordi Sánchez. Comedia. (España). 12 años.

### PARPADEA DOS VECES>

Cuando el magnate de la tecnología Slater King conoce a la camarera Frida en su gala de recaudación de fondos, saltan chispas. Él la invita a acompañarle a él y a sus amigos a unas vacaciones de ensueño en su isla privada. Un auténtico paraiso. Las noches salvajes se mezclan con mañanas bañadas por el sol... Director. Zöe Kravitz. 102 min. Intérpretes. Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat. Intriga. (EE.UU.). 16 años.

ALIEN: ROMULUS> Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. Nueva película de la saga Alien... Director. Fede Álvarez. 119 min. Intérpretes. Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson. Ciencia ficción. (EE.UU.). 16 años.

BUFFALO KIDS> Tom y Mary, dos hermanos huérfanos, desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX. Para reunirse con su tio, se aventuran como polizones en un tren por el Salvaje Oeste donde conocerán a Nick, un nuevo y extraordinario amigo que cambiará sus vidas para siempre. Juntos se embarcarán en un peligroso viaje... Director. Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis Garcia. 93 min. Animación. (España). Tol.

| El conde de Montecristo                | 18.00                  |
|----------------------------------------|------------------------|
| Hotel Bitcoin                          | 18.15 / 20.15 / 22.15  |
| lung Kook: I Am Still                  | V.O.S. (Digital) 18.00 |
| lusticia artificial                    | 22.00                  |
| La trampa                              | 22.00                  |
| Los mundos de Coraline                 | 19.45                  |
| No hables con extraños                 | 18.15 / 20.25 / 22.30  |
| Odio el verano                         | 18.30 / 20.30 / 22.30  |
| Parpadea dos veces                     | 20.45                  |
| Romper el círculo                      | 18.00 / 20.20 / 22.40  |
| Un desastre es para siempre            | 18.30 / 20.30 / 22.30  |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys | 18.15                  |
|                                        |                        |

| Espacio Mediterráneo                         | 968 197303            |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| C.C. Espacio Mediterráneo                    | www.neocine.es        |
| Alien: Romulus                               | 20.15 / 22.30         |
| Bitelchús Bitelchús                          | 18.15 / 20.15 / 22.15 |
| Buffalo Kids                                 | 18.30                 |
| Deadpool y Lobezno                           | 18.00 / 20.20 / 22.45 |
| Estación Rocafort                            | 22.30                 |
| El conde de Montecristo                      | 22.00                 |
| Gru 4. Mi villano favorito                   | 18.15                 |
| Hotel Bitcoin                                | 20.30                 |
| La trampa                                    | 18.00                 |
| No hables con extraños                       | 18.15 / 20.25 / 22.30 |
| Odio el verano                               | 18.30 / 20.30 / 22.30 |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 20.00                 |
| Romper el círculo                            | 18.00 / 20.00 / 22.30 |
| Un desastre es para siempre                  | 18.30 / 20.30 / 22.30 |

### LORCA

| ACEC Almenara                                 | 968 463417            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| C.C. Parque Almenara                          | www.acecalmenara.com  |
| Alien: Romulus                                | 19.40 / 22.00         |
| Bitelchús Bitelchús                           | 17.50 / 19.50 / 21.50 |
| Buffalo Kids                                  | 17.50                 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                    | 17.50                 |
| Diabólica                                     | 20.00 / 21.40         |
| Deadpool y Lobezno                            | 18,30 / 21,40         |
| El cuervo                                     | 19.40 / 21.40         |
| Gru 4. Mi villano favorito                    | 18.00                 |
| Hotel Bitcoin                                 | 19.50 / 21.50         |
| Mi amigo el pingüino                          | 17.50                 |
| No hables con extraños                        | 17.50 / 20.00 / 22.00 |
| Odio el verano                                | 18.00                 |
| Romper el círculo                             | 19.30 / 21.40         |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro | 20.00                 |
| Un desastre es para siempre                   | 18.00 / 20.00 / 22.00 |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys        | 18.00                 |

### ÁGUILAS

| Multicines El Hornillo                      | 968 171830                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| C. Andrés Segovia, 10                       |                                 |
| Bitelchús Bitelchús                         | (Digital) 17.45 / 20.00 / 22.15 |
| Buffalo Kids                                | (Digital) 17.30                 |
| Deadpool y Lobezno                          | (Digital) 22.00                 |
| Estación Rocafort                           | (Digital) 20.30                 |
| El 47                                       | (Digital) 18.00 / 22.00         |
| El conde de Montecristo                     | (Digital) 19.15                 |
| Hotel Bitcoin                               | (Digital) 20.15 / 22.15         |
| Justicia artificial                         | (Digital) 20.15 / 22.15         |
| Longlegs                                    | (Digital) 22.20                 |
| Mi amigo el pingüino                        | (Digital) 17.30                 |
| No hables con extraños                      | (Digital) 17.30 / 19.45 / 22.00 |
| Odio el verano                              | (Digital) 18.00 / 20.00         |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de bod | la (Digital) 18.15              |
| Romper el círculo                           | (Digital) 19.30                 |
| Un desastre es para siempre                 | (Digital) 17.30 / 22.20         |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys      | (Digital) 19.00                 |

### SAN JAVIER

| Dos Mares                              | 968 547047             |
|----------------------------------------|------------------------|
| C.C. Dos Mares                         | www.neocine.es         |
| Alien: Romulus                         | 20.30                  |
| Bitelchús Bitelchús                    | 18.15 / 20.15 / 22.15  |
| Buffalo Kids                           | 18.00                  |
| Deadpool y Lobezno                     | 18.00 / 20.20          |
| Estación Rocafort                      | 22.45                  |
| El conde de Montecristo                | 19.30                  |
| Hotel Bitcoin                          | 20.00 / 22.00          |
| Jung Kook: I Am Still                  | V.O.S. (Digital) 18.00 |
| No hables con extraños                 | 18.15 / 20.25 / 22.30  |
| Odio el verano                         | 20.30 / 22.30          |
| Parpadea dos veces                     | 22.45                  |
| Romper el círculo                      | 18.00 / 22.45          |
| Un desastre es para siempre            | 18.30 / 20.30 / 22.30  |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys | 18.00                  |
|                                        |                        |

### **CINES DE VERANO**

Terraza Cine de Verano de Archena Avenida Plaza 1 de Mayo S/N 648242260

En tierra de santos y pecadores

22.00

Agenda | 45 Miércoles, 18 de septiembre de 2024 LaOpinión

### **Pasatiempos** J. L. Bango

### Crucigrama

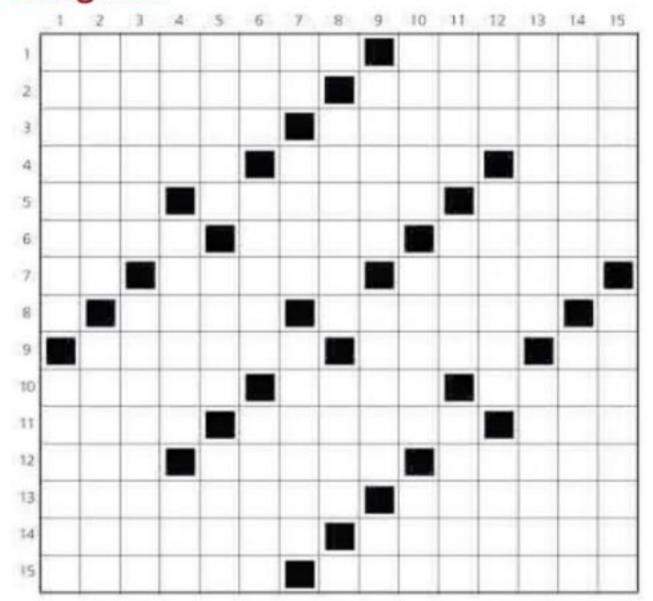

HORIZONTALES.- 1: Bailarina y cantora de la India. Dar o tirar coces.-2: Persona encargada de atender a los pasajeros a borde de un avión. Ciudad de Vizcaya.-3: Debilita a alguien en el aspecto moral. Agradecimiento. 4: Nacido en Irán. Fritura. Carcajea.-5: Sitio de la lumbre en la cocina. Tenga su origen una cosa en otra. Acento peculiar del había de determinada región.-6: Concepto o noción. Amortiguado, sin brillo. Apéndices articulados en que terminan la mano y el pie.-7: Negación castiza. Ribera del mar formada de arenales en superficie casi plana. Gaveta.-8: Abreviatura de arroba. Recien nacido. Instrumentos que sirven para hilar. Simbolo del fósforo. -9: Ciudad de Vizcaya. Después de, a continuación de. Prefijo que significa repetición -10: Reunión noctuma de personas de distinción para divertirse con baile o música. Tiene por cierta una cosa. Plural de consonante.-11: Atreverse. Hijas políticas. Aqui -12: Pelea, combate. Imitó o remedó a alguien. Colina o collado.-13: Piezas giratorias en la parte posterior de las alas de un avión. Nacido en Grecia -14: Tienen determinada apanencia o aspecto. Cubas grandes -15: Perfumes, olores muy agradables. Máquina que se usa para hilar.

VERTICALES.- 1: Iglesia notable por su antigüedad o magnificencia. Parte del vestido, correspondiente al pecho, y que suele ir doblada hacia fuera sobre la misma prenda de vestir.-2: Turbada, aturdida. Relativo a la base.-3: Caimán. Lugar desde el que se contempla un panorama amplio.-4: Esfuerzo o empeño grandes. Recurrir una sentencia judicial. Fase del sueño .- 5: Nombre de varón. Mamifero carnivoro. similar a un perro grande, que vive salvaje y es gregario. Arbusto eritroxiláceo, indigena de America del Sur.-6: Letra griega. Emite, desprende de si. Impares.-7: Dios del sol. Fraile. Llenen un espacio o lugar. -8: Simbolo del amperio. Dar voces. Celebráis con rosa algo. Simbolo del hidrógeno -9: Golpe de derecha en el tenis. Matriz. Símbolo del titanio.-10: En México, camarada, amigo intimo: De cera. Tanto en el fútbol.-11: Salida del Sol. Da, o dame acá. Enfermedad de la piel.-12: Mono capuchino. Permitiese, consintiese. Poema lírico alemán -13: Tira bordada o de encaje que se cose entre dos telas. Matadero -14: Organo punzante que tienen en el abdomen algunos arácnidos y algunos insectos himenópteros. Coger algo que se ha caido.-15: Circunloquios. Arrepentida de lo que ha dicho o hecho.

### Sudoku

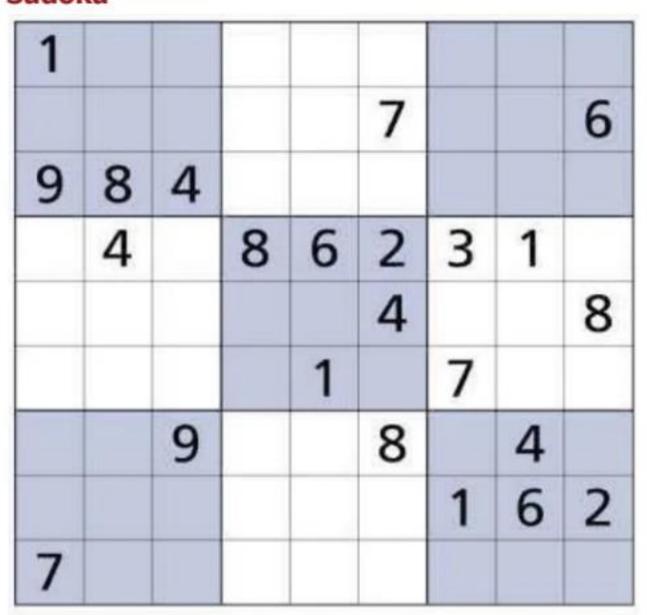

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

### Sopa de letras

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



### **Ajedrez**



Estudio de Wotawa Blancas juegan y ganan...

### Olafo el vikingo Por Chris Brownie





3-A+F, Rxa4; 2-Axd6, Dxa8; 3-Ab8

RONSHBSBIA O I THE STATE OF

SOPA DE LETRAS

686149527 1 2 2 2 2 2 3 6 9611892 176429635

SUDOKU

11: Orto. Daca. Sarna.-12: Cai. Dejase. Lied.-13: Entredos. Macelo.-14: Aguijon. Recoger.-15: Rodeos. Pesarosa. Coca.-6: Eta. Emana. Nones.-7: Ra. Fray. Ocupen.-8: A. Gritar. Rels. H.-9: Drive. Utero. Ti.-10: Cuate. Cérea. Gol.-Verticales.-1: Basilica. Solapa.-2: Azorada. Basilar.-3: Yacaré. Miradero.-4: Atán. Apelar. REM.-5: David. Lobo. 11: Osar. Nueras. Aca.-12: Lid. Copio. Alcor.-13: Alerones. Griego.-14: Parecen. Ioneles.-15: Aromas. Hiladora. Dejo.-6: Idea. Mate. Dedos.-7: Ca. Playa. Cajón.-8: A. Meón. Ruecas. P.-9: Bilbao. Tras. Re.-10: Sarao. Cree. Emes.-Horizontales.-1: Bayadera, Cocear.-2: Azatata, Durango.-3: Socava, Gratifud.-4: Irani, Frito, Rie.-5: Lar. Derive. **CRUCIGRAMA** 

Soluciones pasatiempos

### La suerte

| ONCE  | 16/9/2024          |
|-------|--------------------|
| 70963 | Serie: 034         |
|       | 17/9/2024          |
| 50538 | Serie: 025         |
|       | 11/9/2024          |
| 85521 | Serie: 043         |
|       | 12/9/2024          |
| 65316 | Serie: <b>002</b>  |
|       | Cuponazo 13/9/2024 |
| 43478 | Serie: 017         |
|       | Sueldazo 14/9/2024 |
| 37810 | Serie: 22          |
|       | Sueldazo 15/9/2024 |
| 55459 | Serie: <b>004</b>  |

Mi día 17/9/2024 2 FEB 1935 Suerte: 6

### Súper ONCE 17/9/2024

Sorteo 1

Sorteo 2

Sorteo 4

07-10-13-19-20-23-24-27-33-34-35-47-52-61-70-71-76-80-81-84

04-05-08-18-31-32-35-40-41-42-48-49-54-57-59-63-65-66-69-80 Sorteo 3

05-06-07-08-11-15-24-26-28-35-41-47-50-65-70-71-78-80-82-85

03-11-15-17-18-20-23-25-26-27-29-35-38-50-52-53-55-75-76-84 Sorteo 5

07-10-13-15-17-22-25-29-30-32-37-39-40-41-42-47-49-58-67-73

Triplex 17/9/2024 Sorteo 1 914 Sorteo 2 732 349 Sorteo 3 Sorteo 4 834 Sorteo 5 506

Euro Jackpot 17/9/2024 1-3-13-24-44 Soles: 11 y 12

Eurodreams 16/9/2024 11-19-22-27-39-49

Bonoloto 17/9/2024

21-36-37-39-42-49 C: 30-R: 1

### Euromillones 17/9/2024

20-30-32-41-44

Sueño: 1

El millón: GNN27244 E: 1 y 10 13/9/2024

10-15-17-31-42

El millón: GLJ90382 E: 4 y 12

La Primitiva 16/9/2024 01-09-11-34-35-44 C:13 R:9

Joker: 1229 547

12/9/2024

C: 28 R: 6 08-10-22-36-44-45 Joker: 2 445 600

14/9/2024 09-11-19-23-44-46 C: 24 R: 8 Joker: 1595 178

El Gordo 15/9/2024 02-08-27-40-52 Clave: 4

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

### La 1

06.00 Telediario matinal. 08.00 La hora de La 1. 10.40 Mañaneros.

Con Adela González. 14.00 Informativo territorial.

14.10 El gran premio de la cocina. Fuente de pimientos de piquillo rellenos con salsa y albóndigas con salsa y puré de patatas.

15.00 Telediario 1. Con Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna. 17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars.

Con Gorka Rodriguez. 19.30 El cazador. Con Rodrigo Vázquez.

20.30 Aqui la Tierra. Con Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Con Marta Carazo.

21.40 La Revuelta. Con David Broncano.

22.50 Valle Salvaje. 00.15 Cicatriz. Mi primer error.

06.00 Murcia a la Vista.

08.00 7 Noticias Matinal.

Tati Garcia.

12.00 Murcia a la Vista.

Cruz. **15.30** Ailoviu.

17.30 Murcia Conecta.

13.00 La cocina de Pepa.

14.00 7 Noticias 1ª Edición.

07.00 Onda regional noticias.

Con Marienca Fernández y

Con Nacho Gómez y Ana

Con María Pina, Fran Sáez,

Concurso en el que los con-

cursantes ponen a prueba

sus conocimientos sobre

cultura general y música.

00.45 Las noticias de la noche con

María José Rodríguez y

Beatriz Salazar.

20.00 7 Noticias 2ª Edición.

22.00 Murcia a la Vista.

El forastero.

Luis Alcázar

Con Luis Alcázar.

23.00 Cine.

FDF

Con Marta García.

21.00 El Pinchazo del verano.

Con Óscar Martínez.

La 7

La 2

09.55 La aventura del saber. 10.55 La 2 express.

11.00 Documenta2. 11.55 Al filo de lo imposible. Monográfico desiertos.

12.20 Las rutas D'Ambrosio. La Ribagorza. Inspira, Explora.

13.20 Mañanas de cine. Un rey para cuatro reinas.

14.45 Curro Jiménez. El secuestro.

15.45 Saber y ganar. Con Jordi Hurtado.

16.30 Grandes documentales.

18.05 Documenta2. 19.00 Grantchester.

19.45 Culturas 2.

Popular TV

08.30 Infocomerciales.

10.00 Mundo natural.

12.30 Academia Play.

motor.

15.30 Cine.

17.30 Serie.

20.30 Serie.

22.00 Cine.

13.15 Trino y García.

14.00 Cocina familiar.

17.15 Academia Play.

18.30 Cine western.

Caza al sol.

00.00 Show Business TV.

Con Javier Romero.

14.30 Noticias Región de Murcia.

15.00 Popular Deportivo Diario.

Sin determinar.

20.00 Noticias Región de Murcia.

12.45 Cambio de rasante.

Programa para los inte-

resados en los últimos

lanzamientos de las princi-

pales marcas y en toda la

actualidad del mundo del

11.00 Serie.

09.00 Audiencia vaticana.

10.30 Santa misa Obispado.

20.15 Mi familia en la mochila. 20.40 Reformas extraordinarias de George Clarke.

Cochera, Tamworth. 21.30 Cifras y letras.

Con Aitor Albizua. 22.00 Documaster. Manolo: el mago de los zapatos.

23.30 Te ha hecho mirar: una historia verdadera sobre

08.00 Noticias Región de Murcia.

### Antena 3

08.55 Espejo público. Con Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15.30 Deportes. **15.35** El tiempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles.

Con Sonsoles Onega. 20.00 Pasapalabra.

Con Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero. Con Pablo Motos. Invitado:

Miguel Angel Revilla, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria. 22.45 López y Leal contra el canal

02.30 The Game Show. Con Sofia del Prado, Marc Vila y Gemma Manzanero.

22.50

TVE-1

'Valle salvaje'

Tras un terrible suceso, la

joven Adriana descubre que

ha sido prometida con un

hombre al que no conoce, lo

que les lleva a ella y a sus

hermanos a marchar a

Valle Salvaje.

### Cuatro

07.30 ¡Toma salami! 08.30 Callejeros viajeros. Incluye Playas de Venezuela y Punta del Este.

10.20 Viajeros Cuatro. Medellin.

11.30 En boca de todos. Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. Con Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño.

15.10 El tiempo. 15.30 Todo es mentira.

Con Risto Mejide. 18.00 Lo sabe, no lo sabe. Con Xuso Jones.

19.00 ;Boom! Con Christian Gálvez

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada y Mónica Sanz.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo.

21.15 First Dates 22.50 Volando voy

02.00 ElDesmarque madrugada. 02,40 The Game Show.

> 22.50 TELE 5 'El rival más débil'

Ocho famosos trabajan

en equipo a lo largo de sie-

te rondas para tratar de con-

seguir hasta 50.000 euros.

Al final de cada ronda,

tienen que votar.

### Tele 5

08.55 La mirada crítica. Con Ana Terradillos. 10.30 Vamos a ver.

Con Joaquín Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecinco. Con Isabel Jiménez y Angeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. Con Lucia Taboada.

15.35 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. Con Jorge Javier Vázquez. 17.30 TardeAR.

Con Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena.

Con Ion Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco. Con Carlos Franganillo y

Leticia Iglesias. 21.35 ElDesmarque Telecinco. Con Matias Prats Chacón.

21.45 El tiempo.

22.00 Gran Hermano: última hora. Con Laura Madrueño.

22.50 El rival más débil. 00.15 La verdad de...

02.00 Casino Gran Madrid Online Show.

### La Sexta

09.00 Aruser@s.

11.00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras.

LaOpinión

14.30 La Sexta noticias 1º edición. Con Helena Resano.

15.15 Jugones.

Con Josep Pedrerol. 15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando.

Con Dani Mateo. 17.15 Más vale tarde.

López. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y

Con Cristina Pardo e Iñaki

Rodrigo Blázquez. 21.00 La Sexta Clave.

Con Joaquín Castellón. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Óscar Rincon.

21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 #Caso. La base.

00.00 Anglés: historia de una fuga.

### Paramount Network

08.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.15 Embrujadas: Hechizadas. 13.10 Colombo: Cuidado, el asesinato puede ser perjudicial para la salud. 15.05 Agatha Christie: Poirot: La aventura de Johnnie Waverly. 16.05 Los misterios de Murdoch. Juego de niños y Un error médico. 18.10 Los asesinatos de Midsomer. La espada de Guillaume y Asesinatos a medida. 22.00 Cine con estrella: Secuestro. 00.30 Cine: Revenge. 02.30 Central de cómicos. 03.00 Alaska y Mario.

### Nova

06.00 Hoy cocinas tu. 08.30 Joyas TV. 09.35 La tienda de Galería del Coleccionista. 10.40 Caso abierto. 14.30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15.00 Emanet. 16.00 Esposa joven. 16.45 La viuda de blanco. 18.30 La fea más bella. 19.45 Si nos dejan. 21.30 La ley del amor. 02.30 Pazy: que te recuerden como has vivido.

### Neox

06.00 Minutos musicales, 06.15 Hoteles con encanto, 07.00 Neox Kidz. 10.00 Modern Family. 12.15 Los Simpson. 16.15 The Big Bang Theory. 19.45 Chicago P.D. 02.30 Jokerbet: ¡damos juego! 03.15 The Game Show. Presentadores: Sofia del Prado, Marc Vila, Gemma Manzanero. 04.00 Minutos musicales.

### Disney Channel

09.30 Hamster & Gretel. 10.20 Los Green en la gran ciudad. 11.35 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 12.50 Los Green en la gran ciudad. 13.40 Bluey. 14.35 Marvel Spidey y su superequipo. 15.00 Los Green en la gran ciudad. 15.55 Super-Kitties. 16.45 Hailey, ja por todas! 17.40 Rainbow High Shorts. 17.50 Hamster & Gretel. 19.00 Kiff. 19.55 Bluey. 20.50 Los Green en la gran ciudad. 22.25 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 22.50 Pequeños Cuentos Chibi. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug,

### Clan

13.15 Las flipantes historias del Capitán Calzoncillos. 13.37 Bob Esponja. 14.45 Una casa de locos. 15.28 Bob Esponja. 16.13 Danger force. 16.56 Peppa Pig. 17.11 El gran show de Baby Shark. 17.32 Las pistas de Blue y tú. 17.54 Simon. 18.10 Petronix. 18.33 Hello Kitty, super style! 19.07 El refugio de audrey. 19.18 Polinopolis.

### Teledeporte

10.50 Circuito clásicos Mahón / Puig / Illes Balears. 11.00 Unicredit Youth America's Cup. 13.30 Guerreras DHF. 14.00 Louis Vuitton America's Cup. 16.30 Hola golf. 16.55 FIFA Futsal World Cup. 18.45 Juegos Paralimpicos de Paris 2024. 19.30 FIA Fórmula 4. 20.25 Urban World Series. 22.00 FIFA Futsal World Cup.

06.25 Love Shopping TV FDF. 06.55 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.05 Love Shopping TV FDF. 07.35 Los Serrano. 09.15 Aida. 12.55 La que se avecina. 22.55 Cine: The Fast and the Furious: A todo gas. **00.55** La que se avecina. **02.45** The Game Show. 03.25 La que se avecina. 04.55 El horóscopo de rra Mundial.

### DMAX

14.06 Expedición al pasado. 15.57 La pesca del oro. Llega la mina de hielo y Asfixia helada. 17.47 Pesca radical. 18.42 Pesca radical. 19.38 Joyas sobre ruedas. Saab 900 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Las misiones secretas de Hitler. 23.27 Los cuarteles de Hitler. 00.24 Grandes hitos de la Segunda Gue-

### Horóscopo

### Aries, 21 marzo a 19 abril

Esperanza Gracia.

Para encontrar las soluciones que busca lo único que precisa es un poco de soledad. Estará después más tranquilo y dispuesto para salir con sus amigos o familiares y pasarlo bien.

### Tauro, 20 abril a 20 mayo

Su trabajo se verá recompensado. Procure ser realista con sus posibilidades y no deseche las opiniones ajenas que parezcan válidas. La velada se prevé plena de romanticismo.

### Géminis 21 mayo a 20 junio

Logrará que su trabajo se desarrolle de

acuerdo con sus deseos. Abrirse a los demás le abrirá también a usted muchas puertas. Vigile sus gastos. Vida afectiva plena y gratificante.

### Cáncer, 21 junio a 22 julio

Resolverá con facilidad cuantos problemas le surjan en su trabajo. En una reunión familiar no saque a relucir cosas pasadas, aunque le cueste esfuerzo, va que podría abrir vieias heridas.

### Leo, 23 julio a 22 agosto

Hoy el ambiente será propicio para limar asperezas y clarificar situaciones en su traba-

jo. No se deje nada por decir, pero hágalo con el tacto. En el terreno afectivo todo será armónico.

### Virgo, 23 agosto a 22 septiembre

Su buen juicio y capacidad de diálogo resultarán muy efectivos en su trabajo, donde conseguirá apuntarse buenos tantos. En los temas familiares siga al pie de la letra su criterio.

### Libra, 23 septiembre a 22 octubre

Sus responsabilidades profesionales serán de importancia, pero estará en disposición de afrontarlas con éxito. A última hora del dia negocios y diversión no conjugarán bien.

### Escorpio, 23 octubre a 21 noviembre

Sus responsabilidades profesionales serán de importancia, pero estará en disposición de afrontarlas con éxito. A última hora del día negocios y diversión no conjugarán bien.

### Sagitario, 22 noviembre a 21 diciembre

En temas de trabajo el día resultará un tanto complicado, pero si mantiene el equilibrio podrá acabarlo de forma satisfactoria. Sea sincero con su pareja y evitará malos entendidos.

### Capricornio, 22 diciembre a 19 enero

Su notable capacidad de percepción le per-

mitirá gozar de una situación privilegiada en sus relaciones laborales. Si dedica algún tiempo al estudio le compensará con creces.

### Acuario, 20 enero a 18 febrero

Hoy podría pesarle demasiado su responsabilidad laboral y necesitará buscar una válvula de escape, pero vigile sus gastos. En sus relaciones amistosas acentúe la tolerancia.

### Piscis, 19 febrero a 20 marzo

La buena marcha de su trabajo y la falta de problemas pueden conducirle a bajar la guardia y a dormirse un poco en los laureles. La franqueza será su mejor aliada en la amistad.

Televisión | 47 Miércoles, 18 de septiembre de 2024 LaOpinión

### **Plataformas**

# La serie de Netflix 'Emily in Paris' renueva para una quinta temporada

La nueva entrega de la ficción creada por Darren Star explorará la relación entre Emily (Lily Collins) y el italiano Marcello (Eugenio Franceschini)

EFE

Emily in Paris, la exitosa serie de Netflix protagonizada por la actriz Lily Collins, ha sido renovada para una quinta temporada, con la ciudad de Roma como telón de fondo.

«Emily Cooper (Collins) definitivamente no ha terminado con Roma porque Emiliy in Paris ha sido renovada para una quinta temporada», anunció la plataforma digital en un comunicado.

La serie creada por Darren Star informó en redes sociales de la noticia con un vídeo de Collins en el que dice que «No hay lugar como Roma», mientras saborea una taza de café con un número 5 grabado en la parte inferior del recipien-

«Estamos encantados con la increíble respuesta a esta temporada de Emily in Paris y emocionados de regresar para una quinta para continuar las aventuras de Emily en Roma y París», agregó Star en el escrito.

La relación entre Emily y el italiano Marcello (Eugenio Frances-



Lily Collins como Emily en 'Emily in Paris'.

chini), que se inicia en la segunda de agosto y además de ocupar el parte de la cuarta temporada, se explotará a lo largo de la quinta entrega, que todavía no tiene fecha de estreno ni confirma la presencia del elenco anterior.

La temporada 4 estrenó su segunda parte el pasado 12 de septiembre.

La primera parte vio la luz el 15

puesto número 1 en el Top 10 global de Netflix cuando se estrenó, obtuvo 19,9 millones de vistas en sus primeros cuatro días, alcanzando el Top 10 en 93 países y asegurándose un puesto en esa lista durante cuatro semanas consecutivas desde entonces, según datos de la plataforma.

# Óbito

# Fallece el periodista y escritor Jimmy Giménez Arnau a los 80 años

Fue mordaz tertuliano en programas como 'Sálvame', 'Crónicas Marcianas' o 'Tómbola'

REDACCIÓN

El mundo de la televisión está de luto. El periodista y escritor Jimmy Giménez Arnau murió aver a los 80 años de edad de manera inesperada. Colaborador de numerosos programas del corazón como Sálvame, Tómbola y Crónicas Marcianas, el escritor se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la televisión, por su fina ironía, sus

divertidas reflexiones y sus mordaces preguntas a los famosos. La noticia de su fallecimiento fue adelantada por Ni que fuéramos, donde causó una enorme conmoción, y verificada por YO-TELE, perteneciente al grupo Prensa Ibérica, al igual que La Opinión.

### Corresponsal de guerra

Además de su faceta televisiva, donde desde los años 90 se convirtió en uno de los tertulianos rosas más irónicos y mordaces,



Jimmy Giménez Arnau.

Arnau fue corresponsal de guerra durante años, época en la cofundó la revista Hermano Lobo. En 1980 escribió y dirigió junto a Julio Wizuete Cocaína, una película en la que además tuvo una participación como actor. En 1983 creó la televisión clandestina Onda Blúmini.

### El tiempo



### **Santoral**

Irene, Sofia, Ricarda, José de Cupertino y Metodio.

Ricarda. Hija del conde de Alsacia, se habia casado con el biznieto de Carlomagno, quien era entonces rey de los francos de Renania y luego se convirtió en emperador de Occidente. El nuevo emperador era instruido y devoto, pero Ricarda había sido repudiada por él mismo, quien la hizo condenar por adulterio.

### **El Sol**

La luna



Salida 20.26 Puesta 8.01

Nueva: 2 de octubre Creciente: 10 de octubre

### Llena: hoy Menguante: 24 de septiembre (

### **Transportes**

### AUTOBUSES

### Murcia

Estación de autobuses. 968 292 211. www.estaciondeautobusesdemurcia.com Alsa. www.alsa.es (Grupo Enatcar). 902 422 242, Alicante, Valencia, Granada, Sevilla, Córdoba, Madrid, Albacete, Almería, Málaga, Barcelona, Algeciras...

Lycar. 968 291 911 . www.lycar.es Yecla, Jumilla, Fortuna, Barinas, Cieza, Abarán, Calasparra, Moratalla, Cartagena, La Unión; La Unión, La Manga, Los Narejos, Los Alcázares, Torre Pacheco, Roldán y Los Martinez del Puerto, Aguilas, Jaén...

### Mazarrón

MoviMurcia. 968 298 927. Lorca y Caravaca. www.movimurcia.es

Costa Azul. 965 710 449 www.autocarescostaazul.com, Torrevieja,

Orihuela por Beniel Bilman bus. 902 99 97 48 www.bilmanbus.es, Irún, Bilbao, Logroño,

San Sebastián, Santander... Autobuses Jiménez. 902 202 787 www.autobusesjimenez.com, Teruel y Zaragoza.

Vibasa, 902 101 363 www.monbus.es Badajoz, Ciudad Real, Mérida...

Eurolines y Linebus. www.eurolines.es, 968 29 52 11. www.linebus.es, 968 291 284, Francia, Italia, Alemania, Marruecos, Rumania...

### Region

968 505 656 Cartagena 968761946 Cieza 968 756 242 Jumilla Lorca 968 469 270

### TRENES

Renfe. Teléfono de información y reserva de plazas: 912 320 320. www.renfe.es FEVE Cartagena-Los Nietos. 968 501 172

AENA, www.aena.es Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche 913 211 000 Miguel Hernández Aeropuerto de Murcia-Corvera 913 211 000

### TAXIS

### Radiotaxi Murcia 968 248 800 | 968 297 700 Cartagena 968 311 515 | 968 520 404 968 471 110 | 968 466 666 Lorca Alcantarilla 968 800 042 Aguilas 968 449 988 (24 horas) 968 145 000 | 968 563 863 La Manga Los Alcázares-Los Narejos 968 574 105 San Javier 968 573 300

### **Paradas**

Mazarrón

Molina 968 610 015 Yecla 968 791 216 968 795 550 Jumilla 968 780 654 968 760 009 Cieza Aguilas 968 411 470 | 968 413 859 Caravaca 968702626 | 968707959 | 968708255

Totana 968 420 244 San Pedro del Pinatar

### 968 180 808 | 968 186 996

968 530 676

### **Teléfonos**

Teléfono de emergencias Denuncias policiales 902 102 112 Denuncias por Internet www.policia.es Denuncias y sugerencias policiales comisaría de Cartagena

## cartagena@policia.es

Administración Regional 012 Delegación del Gobierno 68 989 000 Tráfico (carreteras) Teléfono contra laviolencia de género 016

18 DE SEPTIEMBRE

"La Opinión de Murcia S.A.U. Murcia, 2020. Todos los derechos reservados, Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo segundo, LPI. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

 — El Grado en Medicina de la UMU estrena este curso la asignatura 'Introducción a la práctica clínica', con el principal objetivo de hacer sentir sanitario al alumnado desde el primer día. ¿Cuánto se ha luchado para conseguir esto, y qué beneficios conlleva para los médicos del futuro?

 Pues esta lucha 'solo' nos ha llevado 17 años. Don Fernando Sánchez Gazcón, quien fuera decano de la Facultad de Medicina, fue el primero que empezó a entendemos. Luego llegaron otras personas con las que básicamente nos encontramos rechazo, y en últimos años, con la presencia de Miguel García Salom, antiguo decano, y Carmen Robles, actual decana, han sido muy receptivos, y además hemos contado con el apoyo del estudiantado durante todo este tiempo. Las asignaturas en la Facultad de Medicina se dividen en dos grandes grupos: las pre clínicas, aquellas que conforman la columna vertebral sobre la que van a cimentarse el resto (Anatomía, Fisiología, Histología, etc.); y el resto de especialidades (Cirugía, Otorrinolaringología, Oftalmología, etc.). A excepción de Medicina de Familia, que hasta ahora no existía.

La función de una faculta de Medicina no debería ser la de crear especialistas, sino formar médicos generales. En España, y me parece muy bien porque la sociedad necesita elementos de calidad, contamos con una formación posterior, el MIR, que habilita para se especialista. Pues resulta que la Medicina de Familia, hasta ahora olvidada, absorbe entre el 30 y el 40 % de los licenciados en Medicina. Los licenciados llegaban a la petición de la asignatura de Medicina de Familia sin saber nada, y ese es precisamente uno de los objetivos de esta nueva asignatura, dar a conocer esa teoría propia de la Atención Primaria.

### Una asignatura que sirve como aperitivo a otra nueva materia, 'Medicina de Familia', que se impartirá en quinto curso y que se centrará en dar a conocer en profundidad lo que es la Atención Primaria. ¿Cree que se le empieza a dar ahora a esta especialidad esa importancia que merece?

 En los últimos años hemos observado una gran transformación en la asistencia primaria, en ese primer contacto entre médico y paciente. Pero no debemos olvidar que la Atención Primaria dio la cara de una forma espectacular durante la pandemia de la covid-19. Nos soltaron al ruedo, y en el ruedo nos enfrentamos a un toro, que era el virus, y por no llevar no llevábamos ni muleta. Pues saltamos al ruedo e hicimos nuestro trabajo, y eso es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. De cada 100 pacientes que veíamos, 90 se quedaban en la Atención Primaria, 10 pasaban al hospital y uno de ellos llegaba a la UCI, y entonces solo se habló del colapso de las UCI, pero de la Atención Primaria no, y eso es una deuda de la clase dirigente y algo que la opinión pública debe reconocer. La medicina pública dio una respuesta de primer nivel, más allá de todas las pegas que se le puedan sacar.

La Medicina de Familia ha ido de menos a más, no estábamos en las papeletas pero llevamos trabajando en los centros de salud 'solo' 40 años. La coordinación entre los hospitales y la Atención Primaria debe ser plena, y así se está entendiendo.

 De hecho, usted ha sido el encargado de impartir la primera lección magistral de la



**JAVIER VERA** 

# Juan Enrique Pereñiguez

COORDINADOR MÉDICO EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

# «La coordinación entre los hospitalesyla Atención Primaria debeserplena»



### asignatura bajo el título 'El Médico'. ¿Por qué decidió hace más de medio siglo dedicar su carrera profesional a la Medicina de Familia?

 Yo recuerdo que mi padre siempre me decía cuando era pequeño que, fuese lo que fuese en el futuro, me dedicase al servicio público. Y cuando llegó la hora de decidir, entre la Educación Física y la Medicina me decanté por esta última. A mí me ha gustado siempre atender a la gente, cuidarla.

### Imagino que desde que se licenciase y doctorase en Medicina por la Universidad de Murcia, las nuevas herramientas y el propio desarrollo sanitario propicia que la formación médica sea cada vez mejor, ¿no es así?

 Nuestro cuerpo de trabajo son los pacientes, y la principal función de un médico es cuidar de ellos. La población está envejeciendo, y por ello debemos tener preparadas las infraestructuras de cuidado para ese tipo de población. Y ese cuidado se sustenta en tres aspectos: promoción de la salud, prevención y un diagnóstico del tratamiento donde hace aparición de una tecnología que no tiene límite. Esta tecnología va a permitir la aceleración de los procesos diagnósticos y la mejora de los tratamientos, pero hay



### «La Medicina de Familia ha ido de menos a más, no estábamos en las papeletas pero llevamos trabajando en los centros de salud 'solo' 40 años»

que llevarlo con racionalidad.

### – ¿Cree que esa relación médico-paciente, sobre todo en el nivel básico de atención sanitaria, ha perdido calidad en los últimos años?

- Ni mucho menos, al contrario, creo que ha mejorado. Por ejemplo, las consultas telefónicas y telemáticas han acabado con mucha burocracia. Volviendo al avance tecnológico, aplicaciones móviles como la del portal del paciente están dando un resultado estupendo, pero no puede sustituir de ninguna manera a ver a los pacientes. Las consultas presenciales no hay que tocarlas, es más, deberíamos aumentarlas.

Otro aspecto importante a destacar es el de la fragilidad. La población está envejeciendo, y la respuesta para ello no puede ser exclusivamente un hospital de día o una residencia. Hay que hacer todo lo posible porque le gente viva en su medio natural siempre y cuando las limitaciones no lo impidan. Ese es uno de los grandes retos de los próximos años, y no conviene dilatarlo en el tiempo.

### A finales del próximo año se 'despedirá' tanto de su labor docente como de sus funciones en el SMS. ¿Qué le depara el futuro?

Mantendré con mucho orgullo y cariño mi puesto como miembro de la Academia de Medicina de Murcia, lo que me permitiré no desligarme completamente del sector sanitario. Y, por supuesto, podré disfrutar de mi familia, mis hijas y mis nietos, que nos han hecho volver a amanecer a mi mujer y a mí.\*